### Declaró durante cuatro horas

Fabiola Yañez dijo que sus problemas con el alcohol comenzaron por las golpizas de Alberto \_\_ 1.12



Autos en CABA Los eléctricos no pagarán peaje y los híbridos 50% \_\_contratapa

# El Cronista.

MIÉRCOLES

14 DE AGOSTO DE 2024

PRECIO: \$ 1.000 Nº 34.692 REC.

- URUGUAY: \$ 40 W
- PARAGUAY: G\$ 9.500

AMENAZA LA ACUMULACIÓN DE RESERVAS

# La soja cayó 24% desde que asumió Milei y se esperan u\$s 6500 millones menos de ingresos por exportaciones

Ayer tuvo un nuevo desplome y cotizó a u\$s 363 la tonelada. La baja está atada a los datos de una producción récord en los Estados Unidos

### SOJA AJUSTADA POR INFLACIÓN

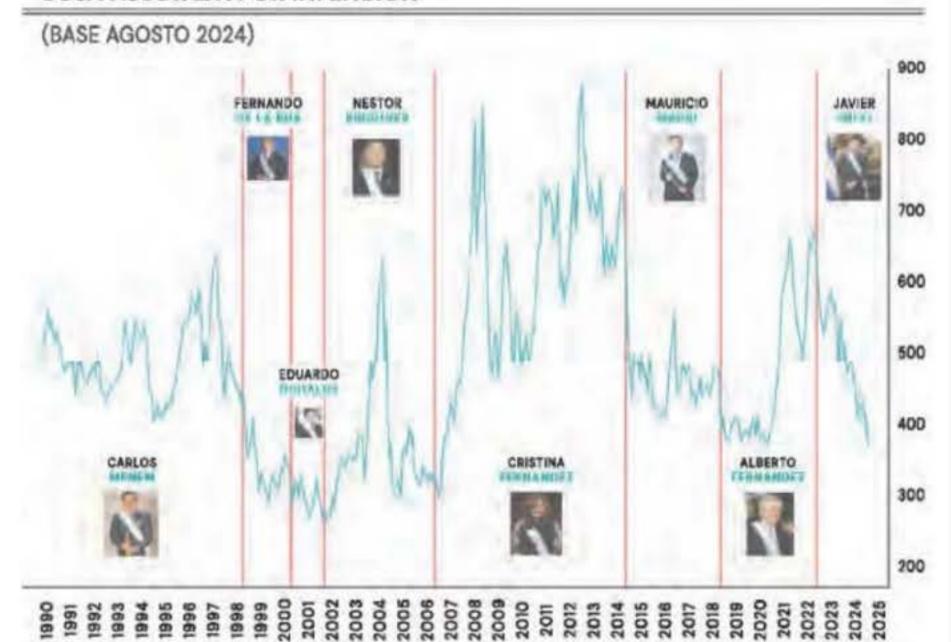

FUENTE: DANIEL OSINAGA - X @DOSINAGA2

El precio de la soja profundizó ayer su caída y cotizó a u\$s 363 la tonelada, mientras que la cotización FOB que se paga en los puertos de la Argentina fue de u\$s 399 la tonelada. En ambos casos, se ubicó en mínimos en los últimos cuatro años, luego de que pronosticaran el lunes una producción récord en los EE.UU. El desplome

amenaza la estrategia de acumulación de reservas del BCRA, un dato central que observa el mercado para evaluar la sustentabilidad y éxito del programa económico de Javier Milei. Según estimaciones del mercado, la caída del precio de la soja desde que asumió el Gobierno generó una pérdida de u\$s 6500 millones a través de exportaciones. El 11 de diciembre de 2023, un día después de la asunción del presidente, la soja operaba en Chicago a u\$s 490. Desde ese momento, cayó casi 24%, lo que genera una pérdida de recaudación por menos derechos de exportación y pegó debajo de la línea de flotación de las arcas del Central. \_\_\_\_ P. 14



A MÁS TARDAR LA SEMANA PRÓXIMA SE REGLAMENTA

### Crece la expectativa de empresarios porque se esperan más beneficios en la letra chica del RIGI

La Ley establece hoy que para ingresar se deben invertir al menos u\$s 200 millones

Los estudios de abogados que asesoran a las empresas más importantes del país se encuentran expectantes ante la reglamentación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Según fuentes oficiales, podría publicarse este viernes o, a más tardar, a principios de la próxima semana. La

letra chica será clave: podría permitir ingresar al RIGI con menos de u\$s 200 millones, incluir nuevos sectores, adelantar el plazo para acceder a los beneficios e incluso elegir el tribunal para litigar. Así se desprende de la opinión de dos abogados que participaron en la redacción del proyecto original. \_\_\_\_ P. 4 y 5

EXPECTATIVAS POR DATOS DE INFLACIÓN DE HOY

Cede también presión sobre el dólar a futuro: para fin de año ya se opera debajo de \$ 1100 \_ P. 15

### ZOOM EDITORIAL

Fiesta de la inflación y de los dólares, un infierno de soja y los fantasmas del cepo

Ariel Cohen

Editor de Finanzas

\_\_p. 2\_\_\_

### DOPINIÓN

El escándalo Alberto Fernández y su impacto en el peronismo

Facundo Nejamkis

Director de Opina Argentinas

\_\_p. 3\_\_\_

#### > EL TUIT DEL DÍA



"Lo que Milei está haciendo es recortar el gasto público, está simplificando las cosas, poniendo regulaciones que tengan sentido. Es una lección para los EE.UU. Argentina era uno de los países más prósperos del mundo en los años 30, 40"

Elon Musk Director Ejecutivo de Tesla

### **EL NÚMERO DE HOY**

4,4

el porcentaje de aumento en julio de la canasta básica porteña. Una familia tipo necesitó \$ 929.845 para no ser pobre

#### DOM EDITORIAL



Ariel Cohen acohen@cronista.com

Ayuda la recesión para frenar la demanda de dólares de importación; el precio de los commodities afecta la perspectiva de acumulación de reservas.

# Fiesta de la inflación y de los dólares, un infierno de soja y los fantasmas del cepo

ay tres flancos para mirar la economía, cada uno plantea desafíos diferentes. El primero: hoy se dará a conocer la inflación de julio, en torno del 4%, tal vez menos si se cumple el pronóstico del BCRA. Un número en descenso que parcialmente se siente en el bolsillo, objetivo final de Javier Milei, en lo político y lo económico. Esto le da margen al Gobierno para descongelar algunos precios regulados, como los de la energia y el transporte. El story telling de la inflación baja y recuperación salarial (apenas intermensual, sin cubrir la evolución de la inflación de ocho meses, claro) está dando sustentabilidad al Gobierno. Haber sorteado la crisis internacional del lunes negro de Japón-Wall Street con un dólar finalmente en baja, contribuyó a esa percepción. Una semana de vida, es vida.

Otro frente es el que se abre con la estrategia con el dólar del Gobierno. Los señalamientos que el Gobierno uno a uno se dedica a desprestigiar sitúan la urgencia de levantar el cepo cambiario. El razonamiento es que la hoja de ruta oficial, sin reactivación de la actividad a la vista, requiere de la apertura al ingreso-egreso de capitales. El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, lo graficaba ayer: "Nadie va a venir a invertir hasta que sepa que puede salir; el recorrido importa; el año que viene hay vencimientos de deuda por u\$s 12.300 en el primer semestre, y los dólares no aparecen; hay que permitirles entrar", opina. La agenda del cepo remite a la de las reservas, la deuda y las dificultades de acumulación.

Gran parte de la estabilización de la inflación y del tipo de cambio han tenido que ver con enormes decisiones políticas y habilidad técnica para la puesta en marcha por el equipo económico: eliminar el financiamiento al Tesoro, limpiar el balance del Banco Central -aun a costa de pasarle a Economía su deuda-, borrar de un plumazo los pasivos remunerados, restablecer el financiamiento al Gobierno y el de los bancos al sector privado. Ayuda la recesión para frenar el consumo y demanda de dólares para importación.

Pero empiezan a tallar condiciones que no dependen tanto de la voluntad política o la técnica del propio Gobierno sino del contexto externo. El precio de la soja está quebrando día tras días pisos históricos. Restará este año unos u\$s 6500 millones de exportaciones. Otro aspecto está relacionado con la competitividad del peso respecto del real brasileño. Ayer, el presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, dijo que no había intervenido en el mercado de divisas, ya que no se observaron disfunciones, a pesar de que el real se devaluó 12% en lo que va del año. Todavía acechan algunos fantasmas.

### ▶ LA FOTO DEL DÍA

### Oleoducto: primer proyecto RIGI de energía del país

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, anticipó este martes que "el oleoducto Vaca Muerta Sur será el primer proyecto RIGI de energía del país. Y precisó que demandará una inversión de u\$s 2500 millones. Al dar precisiones sobre la realización del proyecto, el titular de la compañía afirmó en declaraciones radiales que la obra "va a terminar con el cuello de botella actual en el transporte de petróleo desde Vaca Muerta".



NA





La frase del día Mariana Gallego Abogada de Fabiola Yáñez

"Fabiola Yáñez pudo declarar, se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada por toda la prensa, por la gente y sobre todo por la UFEM (Unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres), la Fiscalía y el juzgado que está interviniendo. Ahora solo resta confiar en la Justicia y seguir los pasos procesales"

OPINIÓN

**Facundo Nejamkis** Director de Opina Argentina



# El escándalo Alberto Fernández y su impacto en el peronismo

l tsunami en el que está sumido Alberto Fernández tras la denuncia por supuesto tráfico de influencia en la causa seguros, a la que se agregó la denuncia por violencia de género en su contra y la filtración de videos en el despacho presidencial con una periodista, provocó un duro golpe de efecto en el universo peronista. Esta última saga de revelaciones, que da cuenta de una conducta privada inversamente proporcional al comportamiento intachable que exige la investidura presidencial, probablemente termine ubicando al ex referente del Frente de Todos en un lugar muy incómodo en la memoria colectiva argentina. Pero además, la polémica desnuda la debilidad estratégica en la que se ubica el espacio peronista en general.

Desde su emergencia, el peronismo se caracterizó por un notable pragmatismo ideológico y una extendida capacidad de adaptación a los diferentes contextos. Perón selló en la década de 1940 la incorporación de los trabajadores a la vida política argentina, pero no dudó en implementar un severo ajuste fiscal cuando las circunstancias lo requirieron. En el marco de la transición democrática, los renovadores con Antonio Cafiero a la cabeza comprendieron que para recuperar eficacia electoral el peronismo debía actualizar ciertas reglas y procedimientos e incorporar nuevas agendas discursivas. Carlos Menem, en los '90, encaró un proceso de reformas de mercado que desmanteló el viejo Estado de bienestar y sintonizó con los aires liberalizadores que dominaban el contexto internacional. Tras la crisis del 2001, Néstor y Cristina Kirchner le dieron carnadura política a la demanda social "pos-neoliberal", condu-



ILUSTRACIÓN: FRANCISCO MAROTTA

ciendo una etapa vigorosa de crecimiento económico bajo el regreso de un Estado con pretensiones inclusivas.

En definitiva, a lo largo de su historia la vigencia electoral del peronismo se sustentó sobre todo en una flexibilidad ideológica y organizativa que le permitió leery encarnar alternativamente cada época. Así, los liderazgos en el partido se fueron sucediendo a partir de la legitimidad otorgada por las urnas (porque si hay una regla de oro en el peronismo es que el que gana conduce, y el resto acompaña). ¿Es acaso esta plasticidad la que ha llevado a pensar a sus detractores que cada proceso político puede ser el último?.

Este ciclo de liderazgos sucesivos, sin embargo, parece haberse interrumpido con la figura de Cristina Kirchner. La salida del poder del kirchneris-

mo en 2015 no habilitó un proceso de renovación en el peronismo tal como había ocurrido en las experiencias previas. Esto se debió a un doble motivo. Por un lado, la ex presidenta mantuvo una popularidad y una capacidad de predicamento en una minoría intensa que siguió reconociendo sus atributos de liderazgo. Por el otro, el precipitado fracaso de Mauricio Macri en su mandato presidencial aceleró los tiempos e inhibió que el movimiento de las capas tectónicas derivara en una renovación dirigencial en el peronismo. A principios de 2019, lo nuevo no había terminado de nacer y lo viejo no había terminado de morir, con lo cual se conformó una candidatura de unidad -el Frente de Todos-con el kirchnerismo como socio mayoritario y sin que se pudieran procesar todas las diferencias que anidaban desde hacía tiempo en el justicialismo. El rechazo social a Macri le devolvió súbitamente la eficacia electoral al kirchnerismo, pero cuando la competencia electoral culminó afloró rápidamente el divorcio que sufría Cristina Kirchner con una porción mayoritaria de la sociedad.

Ahora, la descomposición de la figura pública de Alberto Fernández al calor de las sucesivas filtraciones de fotos y videos compromete todavía más al peronismo porque recuerda la fallida experiencia de gobierno del Frente de Todos, caracterizado por un esquema de vetos cruzados y una fragmentación tal del poder que volvía imposible su ejercicio efectivo.

¿Cómo podría encarar el peronismo un nuevo y necesario cambio de piel ante una sociedad dominada por la desconfianza hacia el sistema político tradicional? El movimiento justicialista continúa en el laberinto en el que se encuentra desde hace más de una década. Cristina cuenta con el poder suficiente como para inhibir, en lo inmediato, un proceso de renovación dirigencial, pero no con el necesario como para devolver al peronismo al gobierno. ¿Vuelven los tiempos de sin Cristina no se puede?

El peronismo necesita dos condiciones para renovarse. Por un lado, encarar un proceso para una nueva actualización doctrinaria. La mirada en el sector mayoritario al dia de hoy sigue siendo la misma que en los inicios de siglo. Por otro lado, necesita habilitar la posibilidad de que emerjan nuevos liderazgos a escala nacional en un espectro que va de Llaryora a Axel Kicilifoff. Esto demanda reglas claras para competir y sobre todo voluntad política para hacerse cargo del bastón de mariscal.

En este marco, la suerte de Javier Milei en la Casa Rosada tendrá consecuencias en el principal espacio opositor. Si el libertario cae presa del descontento social y crecen las probabilidades de un recambio en 2027, el escenario sería parecido al de 2019: dado que lo que primará es el rechazo al oficialismo, habrá menos incentivos para la renovación y más chances de que la vieja dirigencia kirchnerista domine las listas. En cambio, si a Milei le va bien y, conjeturemos, reelige en 2027, habrá un contexto más favorable para una renovación integral. Con un horizonte temporal más largo, es más probable que el recambio generacional y de ideas tenga lugar en las filas justicialistas. Así, paradójicamente, un buen desempeño de gobierno y electoral de Milei incrementaría los incentivos para una renovación que trascienda al kirchnerismo y deposite al peronismo en una nueva etapa histórica.\_\_\_

El Cronista

Fundado en 1908 Una publicación propiedad de El Cronista Comercial S.A.

Registro de la Propiedad Intelectual N° 52213187 Miembro de la Red de Diarios Económicos de América Latina.

ISSN 03255212

STAFF Director General: Christian Findling. Director Periodístico: Hernán de Goñi. Subdirector Periodístico: Horacio Riggi. Jefe de Redacción: Walter Brown y Javier Rodríguez Petersen. Editores. Finanzas: Ariel Cohen. Economía y Política: Matías Bonelli. Negocios: Juan Compte.

CRONISTA.COM Editora General Web: Florencia Pulla. Editor Jefe Web: Guillermo Pereira

GERENCIA COMERCIAL Mauro Mattiozzi - 11-7078-3275 - e-mail: publicidad@cronista.com. Recepción de avisos: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Redacción, Producción y Domicilio Legal: French 3155 Piso 5to (C1425AWM) Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270. Internet: www.cronista.com.

Suscripciones 0-800-22 CRONISTA (27664) e-mail: suscripciones@cronista.com. Impresión: Editorial Perfil SA. California 2715 CABA. Distribución: En Capital Federal TRIBE S.A. Teléfono: 4301-3601. En Interior: S.A. La Nación, Zepita 3251, CABA

Cartas de lectores, comentarios, notas, fotos y sugerencias Se reciben en cartas@cronista.com o www.cronista.com. French 3155 Piso 5to (C1425AWM), Buenos Aires. Teléfono: 11-7078-3270

# 4 Valor agregado

### LLEGA LA REGLAMENTACIÓN DEL RÉGIMEN DE INVERSIONES

# La letra chica del RIGI podría ampliar beneficios a las empresas

Tras la aprobación en la ley bases, este viernes se publicaría la reglamentación del RIGI. Expectativa en las empresas: según cómo queden los artículos, podría ampliar los incentivos

\_\_\_ Florencia Barragan

\_\_\_ fbarragan@cronista.com

Los estudios de abogados que asesoran a las empresas más importantes del país se encuentran expectantes ante la reglamentación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Según fuentes oficiales, podría publicarse este viernes o, a más tardar, a principios de la próxima semana. La letra chica será clave: podría permitir ingresar al RIGI con menos de u\$s 200 millones. incluir nuevos sectores, adelantar el plazo para acceder a los beneficios e incluso elegir el tribunal para litigar.

Así se desprende de la opinión de dos abogados que participaron en la redacción del proyecto original, pero que prefirieron no ser mencionados.

Para formar parte de todos los beneficios que ofrece el RIGI, la ley establece que el mínimo de inversión debe ser de al menos u\$s 200 millones. Para otros sectores, como la minería, el piso podría ser mayor. Sin embargo, dependiendo de cómo se defina la letra chica, podría haber empresas que ingresen con un monto inferior a u\$s 200 millones. ¿Cómo? Las fuentes mencionaron como ejemplo la construcción de parques eólicos o solares, que pueden implicar una inversión de u\$s 160 millones. No obstante, podría ocurrir que la reglamentación permita que dentro del Vehículo de Proyecto Único (VPU) se incluya más de un proyecto, en caso de estar físicamente

cercanos.

"La gran clave será cómo se define el término de un proyecto. Hay margen en la ley para aglutinar proyectos homogéneos si están en regiones cercanas. Podrían darse grandes inversiones, pero más atomizadas, por parte de una misma sociedad", comentó un abogado de uno de los estudios más importantes. Este es un aspecto que están observando las renovables.

Otro de los temas es cómo la reglamentación podría permitir que más sectores se adhieran al RIGI. La ley establece que solo pueden ingresar inversiones en forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas. Sin embargo, algunos sectores, como el de la tecnología, son bastante amplios. Desde las automotrices aseguran que en las terminales bien podrían realizarse inversiones de más de u\$s 200 millones, lo que permitiría incluirlas en el rubro de tecnología, en un escenario de electromovilidad.

"Se puede ser mucho más generoso que el actual RIGI, porque la autoridad de aplicación tiene un amplio margen para actuar. Pero tampoco puede ser algo exagerado, porque se abriría la puerta a judicializaciones por parte de quienes queden excluidos y aleguen discrecionalidad", explicó uno de los abogados consultados.

Si bien la reglamentación fue trabajada en varias áreas, in-

cluido el presidente Javier Milei, la autoridad de aplicación recaerá en el Ministerio de Economía, actualmente a cargo de Luis Caputo.

Otro tema vinculado es el acceso libre a divisas, que podría flexibilizarse. La ley establece que las empresas adheridas al RIGI y exportadoras podrán acceder libremente a esos dólares: el 20% al primer año, el 40% al segundo año, y el 100% al tercero. Sin embargo, lo que podría variar es cuándo comienza a contar ese período, dependiendo de lo que se establezca como "fecha de puesta en marcha del proyecto". No es lo mismo que se considere que el proyecto se puso en marcha con su construcción y operación, que cuando se inició la operación comercial. "Si se retrocede lo más posible la puesta en marcha del VPU, desde que se empieza a exportar habrá que esperar menos para acceder a las divisas", explicaron.

Además, se espera que en la reglamentación quede claro el mecanismo de resolución de controversias. Las empresas adheridas al RIGI podrán recurrir a tres tribunales internacionales si así lo desean, incluso en caso de disputas locales. Son días de mucho lobby. Si bien petróleo y gas es una de las ramas que pueden adherirse, la parte del upstream, más específicamente la producción de pozos, podría quedar excluida. "La idea es que no se otorguen beneficios si de todas formas se iba a perforar", comentó un abogado.\_\_\_



### Mineras y petroleras, entre las más interesadas

\_\_ Florencia Barragan

\_\_\_\_ fbarragan@cronista.com

En la previa a la reglamentación del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI), el Gobierno salió por primera vez a promocionar la herramienta ante decenas de empresas y embajadas.

Lo hizo el lunes pasado en el seminario "Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) - Objetivos, Alcances e Implementación", que se llevó a cabo en el Palacio San Martín. El evento fue

encabezado por la Canciller Diana Mondino y el Secretario de Finanzas Pablo Quirno.

El encuentro despertó interés en el sector privado. Participaron más de 200 personas, incluidos funcionarios, embajadores de otros países y los presidentes de algunas de las principales cámaras empresariales del país.

Según fuentes oficiales, asistieron empresas con proyectos de inversión en la Argentina, como Rio Tinto, Equinor, Cadena Hilton, Posco International Corporation, DOW,



Petronas, Chevron, Techint Ingeniería y Construcción, Lake Resources, Glencore y Pluspetrol, entre otros.

Lo que se observa de este listado es que el interés por el RIGI proviene principalmente de las mineras y las petroleras. Sin embargo, también se evidencia interés por parte de cadenas hoteleras e industrias pesadas.

Lo aprobado en el Congreso establece que el RIGI se aplicará solo a los sectores vinculados a la forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía y petróleo y gas.

Según un relevamiento del Gobierno, desde que se aprobó el RIGI, se han anunciado inversiones para adherirse al Régimen por un total de u\$s 39.000 millones. Entre estos anuncios se destacan los u\$s 30.000 millones de YPF-Petronas para la planta de GNL;



El secretario Pablo Quirno encabezó los encuentros

los u\$s 8000 millones de BHP/Lundin para el cobre, u\$s 300 millones de la metalúrgica Sidersa y u\$s 700 millones para un gasoducto de TGS.

Ante la consulta de cuáles son los sectores más interesados en el RIGI, desde uno de los principales estudios de abogados mencionaron: "Interés hay en todos; dependerá de la reglamentación quiénes podrán entrar".

Para todos habrá un mínimo

de inversión de u\$s 200 millones, pero en minería el piso podría ser mayor.

Según pudo averiguar este diario, la reglamentación está a cargo del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y en sus manos podría quedar la autoridad de aplicación, quien decidirá quién

El Gobierno salió a promocionar el régimen de incentivos entre grandes empresas y embajadas

puede acceder a los beneficios del RIGI, como la libre disponibilidad de divisas de las exportaciones o el pago de un 25% de impuesto a las ganancias.

La reglamentación será publicada el viernes de esta semana. Son días de mucho debate y lobby dentro del Gobierno por los detalles del RIGI. Por ejemplo, hidrocarburos es uno de los sectores incluidos, pero la parte de extracción de pozos dentro del upstream quedaría afuera. Otro caso: el sector automotriz no forma parte, pero podría ingresar en el marco de algún proyecto de tecnología.

"La reglamentación le dará flexibilidad al Gobierno para ser más o menos generoso", indicó un abogado al tanto de la letra chica del RIGI. De hecho, Quirno les dijo a los empresarios en el seminario: "Hoy les estamos dando a algunos sectores las condiciones que pretendemos tener para toda la economía".

En esa línea, en el evento, la Canciller Mondino destacó "el trabajo que viene realizando el Gobierno a fin de generar las condiciones para la atracción de inversiones". Miércoles 14 de agosto de 2024 El Cronista

## Economía & Política



"Las mujeres tienen que seguir denunciando; no es fácil. Y acá hay una asimetría de poder muy clara"
Cecilia Moreau
Diputada nacional

AVANCES EN EL BLANQUEO Y PRESUPUESTO 2025

# Milei pidió a su gabinete que vuelvan a focalizar en los números de la gestión



El presidente Milei encabezó la reunión con sus ministros y ministras donde les pidió que corran la atención del escándalo Alberto-Fabiola

El gabinete se reunió en Casa Rosada en medio de la creciente centralidad que toma la causa de la exprimera dama. Convivencia incómoda entre dos figuras del equipo

\_\_\_ Julián Alvez

\_ jalvez@cronista.com

El Gobierno Nacional realizó ayer su habitual reunión de gabinete de los martes en Casa Rosada. El escenario en el que se llevó a cabo no era otro que el atravesado por la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género. El mitin, presidido por Javier Milei, contó con una presencia de toda la plana mayor del Ejecutivo, algo que no se divisa desde hace semanas.

Y es que desde la adminis-

tración libertaria buscan evitar que se hable de cualquier tipo de interna y que el foco mediático se centre en la causa en curso por presunta violencia de género hacia la exprimera dama. Aunque estuvo ausente en veces anteriores, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, llegó a la Casa Rosada minutos antes de que comenzara la reunión.

La funcionaria no había estado presente en los últimos dos encuentros en Casa Rosada. Esta vez asistió y estuvo en un mismo ambiente con el asesor Luego de varias ausencias, Pettovello se cruzó con Santiago Caputo, con quien mantiene una interna

Milei analizó la situación de Alberto Fernández, al que acusó de infiel, golpeador y corrupto en un posteo presidencial Santiago Caputo, con quien mantiene una interna que tomó estado público días atrás.

Estuvieron presentes también en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ocho ministros; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los secretarios presidenciales Karina Milei (General) Eduardo Serenellini (Prensa) y Javier Herrera Bravo (Legal y Técnica); los vicejefes de Gabinete Lisandro Catalán (Interior) y José Rolandi (Ejecutivo); el vocero presidencial Manuel Adorni y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Según comentaron fuentes en extrema reserva, Milei quiso que el escándalo del exmandatario no dominara el temario y que se aprovecharan esa hora y media de reunión para hablar de los próximos objetivos de gestión. Y es que el Presidente ya había hecho su descargo en sus redes una hora antes de que comience la reunión. A través de un texto al que tituló "Ordenando los hechos", Milei analizó la situación de Alberto Fernández, al que acusó de infiel, golpeador y corrupto. Sobre este último punto, marcó que la presunta contratación de Tamara Pettinato para promocionar la app de Precios Justos configuró un hecho "espurio con los fondos públicos".

¿De qué se habló durante la reunión? Al ser consultado en conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni comunicó que hubo cuatro asuntos que predominaron la conversación entre los funcionarios y el Presidente.

Por un lado, se repasaron los números de actividad económica y los de empleo. Para el primer punto, se espera que los números de julio continúen la leve mejora que marcaron informes el mes pasado. La mejora estaría traccionada por la industria, la construcción y el consumo. Para el segundo, los números de la Secretaría de Trabajo revelaron un noveno mes de caída consecutiva aunque desacelerándose.

Además de esos asteriscos, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno ya ajusta los números finos para presentar en septiembre el Presupuesto 2025. "Respetará la premisa del déficit cero", indicaron en Casa Rosada.

Según informó Adorni, el blanqueo fue otro de los cuatro puntos nodales de la reunión. Se trata de una de las palancas con las que el Gobierno quiere que ingresen al país la mayor cantidad de dólares posibles. Por las grandes concesiones que hace el régimen, las reservas del Banco Central no se verían engrosadas en gran medida, pero los libertarios apuntan a que sea dinero que se quede en el país y impliquen más recaudación al fisco cuando se busquen movilizar esos fondos.\_\_\_

Empresarios esperan a Milei y Sturzenegger, con ausencia de Caputo



#### **COUNCIL OF THE AMERICAS EN BUENOS AIRES**

El presidente Javier Milei tendrá a cargo el cierre del Council of the Americas, el evento organizado por la Cámara de Comercio (CAC) y the Americas Society (AS/COA) que reunirá a empresarios, funcionarios y gobernadores en el Hotel Alvear.

Uno de los puntos fuertes será también la

presentación del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo, estará ausente con aviso. En cambio, el titular del Palacio de Hacienda expondrá este miércoles a las 19 horas en el marco del 170º Aniversario de la Bolsa de Cereales.

INFORME DE LA BCR

# Prevén el superávit comercial más alto desde 2009

También se romperían marcas en exportaciones e importaciones. Del otro lado, la Cepal pone a la Argentina como el país con peor marca de crecimiento económico de la región para este año

#### \_\_\_ Matías Bonelli

\_\_\_ mbonelli@cronista.com

El Gobierno se empeña en mostrar números positivos que confirmen su visión respecto de la mejora que se está dando en la economía -clave para que la sociedad mantenga la consideración del Gobierno con saldo positivo en medio de la dura situación que se vive en varios sectores-, y según un trabajo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) el comercio exterior le dará una mano en ese sentido a la gestión libertaria.

Según las proyecciones de la entidad, este año se podría alcanzar un superávit comercial de u\$s 21.237 millones, con exportaciones totales por u\$s 78.788 millones (una mejora de 14% interanual, un crecimiento de u\$s 9.794 millones), contra importaciones, por u\$s 57.551 millones (una caída de 24,4% interanual, es decir u\$s 18.596 millones menos que el año pasado).

De cumplirse esas cifras, se daría el mayor superávit comercial desde 2009. Además, las ventas al exterior tocarían un máximo desde 2014, en tanto que las importaciones alcanzarían el tercer menor valor real de los últimos 15 años.

La proyección de la BCR está en línea con las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del gobierno nacional, que establecieron el superávit comercial de 2024 en u\$s 19.400 y u\$s 21.918 millones, respectivamente.

### LOS NÚMEROS NEGATIVOS

Sin embargo, esto no le permitirá al Gobierno mostrar un cierre de año con signo positivo. Un relevamiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe divulgó un informe en el que muestra el en 2024 la Argentina tendrá el peor comportamiento de la región en cuanto al crecimiento de la economía, también en sintonía



Según Cepal, la Argentina cerrará 2024 con una caída del PBI de 3,6%; Haití marcará una baja de 3%

con lo que ya mostró el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según el relevamiento de Cepal la Argentina cerrará 2024 con una caída del PBI de 3,6%, la marca más baja de toda la región, e incluso superando al -3% de Haití, y muy lejos del alza de 1,5% que se espera para América del Sur.

Dentro del continente Venezuela aparece como el que mejor rendimiento tendrá en el año, con un alza de 5%, aunque habrá que ver qué ocurre tras el escándalo de las elecciones presidenciales. Luego aparecen Paraguay (3,8%), Uruguay (3,6%), Chile y Perú (2,6%), Brasil (2,8%), Ecuador (1,8%), Bolivia (1,7%) y Colombia (1,3%).

Esta situación, siempre este análisis y al menos en base a lo que se ve hoy, pegaría un vuelco importante el año que viene. Cepal sostiene que la economía argentina mostrará en 2025 una mejora del 4%.

Más allá de que sus perspectivas de crecimiento hoy son positivas, la BCR advierte que los números de superávit comercial están pensados para un escenario exportador "normal", es decir sin más trabas que las que hoy tiene por ejemplo el sector de los granos.

"La dinámica final a ser observada en el comercio exterior de bienes podría verse afectada por las decisiones finales de política económica y el ritmo de la actividad económica de cara al segundo semestre", sostiene el trabajo.

Según el Gobierno y algunos analistas privados, en julio se pudo comenzar a ver un leve repunte de algunos indicadores como la actividad industrial, luego de la caída de 1,6% que se dio en junio pasado respecto de mayo.

Si bien todavía es muy difícil hablar de una recuperación real o de que los momentos más recesivos llegaron a un piso, lo cierto es que hay algunos segmentos como el automotriz y la construcción que muestran algún cambio de tendencia. Lo que habrá que esperar ahora es ver cómo reaccionan los salarios y el poder de compra....

CONTRATACIONES EN MÍNIMOS HISTÓRICOS

# Desacelera la caída del empleo, pero aumentan las suspensiones

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

El empleo registrado en Argentina sigue a la baja pero desaceleró en mayo y junio. Las suspensiones en empresas crecen, están por debajo de la pandemia pero en su registro más alto del último año.

La población con trabajo registrado fue de 13,211 millones de personas en mayo, -0,2% que el mes previo. Así, 22.180 personas perdieron un empleo formal, según datos del SIPA. La pérdida de puestos fue en todas las modalidades (casas particulares -0,5%, sector público -0,3%, sector privado e independientes -0,1%), salvo el monotributo, que tuvo bajas en autónomos y la variante social. La caída del sector privado tuvo una desaceleración contra los meses anteriores.

La Encuesta de Indicadores Laborales arrojó que el empleo privado en empresas se contrajo un 0,2% en junio contra mayo. Así, hay "siete meses consecutivos de caída del empleo y suma una reducción de 2,4% desde noviembre de 2023".

Las incorporaciones se redujeron en junio contra mayo y contra el mismo mes de 2023, "acentuando la tendencia contractiva". La tasa de entrada fue de 1,3%, "un valor bajo en términos históricos" y "solo en plena crisis en junio de 2002 (1%), y en junio de 2020 (0,7%), las incorporaciones tuvieron un nivel inferior al actual".

Las desvinculaciones cayeron contra mayo (1,7%) e interanual (1,8%). Las suspensiones muestran una tendencia creciente en el último año: en junio alcanzó a 1 de cada 100 trabajadores. Además, "el porcentaje de empresas que aplicaron suspensiones fue del 5,9% en junio de 2024, el registro más alto del último año y similar a los años previos a la pandemia". INFORME DE SURAMERICANA VISION Y FUNDAR

# Para Guzmán, la salida del cepo debe tener control de capitales

La salida del cepo no puede dar paso a una liberalización total, advierte un paper encabezado por el ex Ministro. Las propuestas de control desde el BCRA y el aval del FMI

\_\_\_ Patricia Valli

\_\_ pvalli@cronista.com

La salida del cepo debería estar acompañada de una serie de medidas que evitan la salida masiva de capitales y que puedan generar nuevas presiones cambiarias, según detalló un análisis de los think tank Fundar y Suramericana Visión, encabezada por el ex ministro de

LIAG ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA UNIPERSONAL CUIT 30-59628295-0 ABT INVERSIONES AGROPECUARIAS SOCIEDAD ANONIMA CUIT 33-71779525-9 AVISO DE FUSION Se comunica por tres días a los fines previstos por el artículo 83, inciso 3º, de la Ley 19.550, que: e) LIAG ARGENTINA S.A.U. (anteriormente denominada LIAG ARGENTINA S.A.), con sede en Maipú 1300, Piso 26°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el Registro Público de Comercio a cargo de la Inspección General de Justicia el 16 de septiembre de 1983, bajo el Nº 6625, del Libro 98, Tomo "A" de estatutos de Sociedades Anónimies Nacionales, habiendose inscripto su cambio da denominación a LIAG Argentina S.A.U. el 12 de abril de 2023 ante la Inspección General de Justicia bajo el Nº5508, del Libro 112 de Sociedades por Acciones, y b) ABT INVERSIO-NES AGROPECUARIAS S.A., con sede en Monseñor Magliano 3061, San Isidro, Provincia de Buenos Aires, inscripta en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires el 3 de octubre de 2022, bajo el folio de inscripción N°191874, han resuelto la fusión por abscroon por la cual LIAG ARGENTINA S.A.U. absorbe a ABT INVERSIONES AGROPECUA-RIAS S.A. que se disuelve sin liquidarse; c) La fusión fue aprobada por Asambiea de Accionista de LIAG ARGENTINA S.A.U., y Asamblea de Accionistas de ABT INVERSIONES AGROPE-CUARIAS S.A., todas las quales fueron celebradas el 08 de agosto de 2024 d) Como consecuencia de la fusión, en la Asamblea de Accionista de LIAG ARGENTINA S.A.U. se resolvió aumentar el capital en la suma de \$44,792. En consecuencia, el capital social de LIAG ARGENTINA S.A.U. será aumentado en la suma de \$44.792, elevándose de \$2.244.971 a \$2.289.763, e) Valuación del activo y pasivo de las sociedades al 31/03/2024: LIAG ARGENTINA S.A.U.: Activo: \$ 100,580,564 (en miles); Pasivo: \$ 63.642.618 (en miles) y ABT INVERSIONES AGROPECUARIAS S.A.: Activo: \$38.653.258 (en miles), Pasivo, \$978.342 (en miles), y f) El Compromiso Pravio de Fusión fue suscripto el 04 de junio de 2024. Las oposiciones de ley se atienden conforme los plazos legales a partir del último día de publicación en Maipú 1300, Piso 26º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas. Autorizado según instrumento privado Asamblea de LIAG ARGENTINA S.A.U. y Asamblea de ABT INVERSIONES AGROPÉCUARIAS S.A., ambas de fecha 08 de agosto de 2024 - Tº [•] Fº [•]

Economía, Martín Guzmán.

El informe "Ni cepo ni liberalización completa" señala que es necesario converger a un esquema que fomente el ingreso de capitales para inversiones de mediano y largo plazo y desaliente los flujos especulativos de corto plazo. Entre las medidas que se enumeran para llegar a ese equilibrio, se plantea fortalecer la moneda y el mercado de capitales local para integrar los flujos de capital sin que se caiga en una nueva crisis de balanza de pagos.

Al orden fiscal y macro, con marco de crecimiento y sin financiamiento monetario, suma que se elimine la dependencia de los capitales externos de corto plazo. Y plantea que se deben regular los movimientos para evitar saltos cambiarios y condiciones restrictivas que terminen generando brechas o distorsiones. El trabajo que fue realizado por Guzmán, Fernando Morra y Ramiro Tosi por Sudamericana y Guido Zack y Pablo de la Vega por Fundar.

Entre las herramientas principales citan regulaciones que en algunos casos ya estuvieron vigentes, como los encajes o impuestos que discriminan por el plazo del flujo de capitales (encajes desde 30% para menores a 30 días hasta 0% para mayores al año).

Por la "concentración de la oferta exportable en pocos actores, se propone mantener la obligatoriedad de liquidación de los ingresos por exportaciones, aunque con plazos y montos que no afecten la normal operatoria de negocios (de 90 a 180 días para operaciones que superen los u\$s 75 millones)".

A eso suman establecer requisitos de conformidad previa con un límite elevado -por en-



Encajes, liquidación de divisas y controles a partir de u\$s 3 millones, entre las propuestas

La regulación macroprudencial debe definir niveles de deuda en dólares, pública, provincial y privada

Los encajes y la obligatoriedad para la liquidación de exportadores son algunas de las medidas cima de u\$s 3 millones, pero comenzando con valores más bajos-, que permitan el acceso al mercado de cambios pero al mismo tiempo establezcan una protección ante situaciones de riesgo cambiario.

Y agregan que se debería evitar la acumulación de riesgos sistémicos para lo cual la regulación macroprudencial, como las normas y reglas sobre el financiamiento público en moneda extranjera y legislación extranjera. En ese marco, podría haber también parámetros sobre cuál es la exposición a deuda en dólares "sustentable" de provincias, municipios y sector privado.

A contramano del slogan de campaña de Javier Milei que propuso "cerrar el Banco Central", los economistas consideraron que se requiere "fortalecer las instituciones ocupadas del diseño, monitoreo, control y cumplimiento de las regulaciones". Y si bien reconocen que no existe una receta única, "es importante contar con instituciones capaces de elaborar re-

gulaciones y monitorearlas".

### FMI, A FAVOR

La regulación de las entradas y salidas de capitales es algo que paso a estar en la lista de recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y en ese marco, la negociación de un nuevo programa puede incluir el pedido para que se pongan en práctica medidas de regulación.

"En 2022 el FMI realizó una revisión y permitió que los países impusieran controles de capitales preventivos a las entradas con fines de estabilidad financiera en el caso de que hubiera desajustes en los balances", señala el informe. Un préstamo del FMI permitiría sortear el riesgo para la salida del cepo, si bien hay presión desde distintos sectores como los bonistas -que quieren cobrar en enero de 2025-sobre qué hacer con esos dólares.

La semana pasada, en pleno lunes negro, un sector del Gobierno admitió que el cepo funcionó como amortiguador del efecto en Argentina de la caída en las plazas globales. DATO DEL INDEC

### Hoy se conoce la inflación de julio y el Gobierno se esperanza con perforar el 4%

Según el REM del Banco Central, las consultoras marcaron un incremento de precios de 3,9%. El Gobierno sostiene que "desde lo técnico" se trata de un tema que se encuentra "terminado"

\_\_\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

El INDEC dará a conocer hoy el dato de inflación de julio que, según estimaciones privadas, se ubicaría por debajo del 4%

El vocero presidencial Manuel Adorni destacó ayer que "la inflación es un tema que, desde lo técnico, está terminado porque hicimos todo lo que había que hacer para solucionarla".

Al respecto, el funcionario sostuvo que "lo que queda es tiempo para ir viendo esa inflación derrumbarse".

El equipo económico apuesta a que el movimiento de los precios del año pasado haya sido en torno al 4% o menos.

Julio fue un nuevo mes marcado por el atraso en los ajustes de tarifas que Caputo viene utilizando para regular la inflación y acercarse al 0% con el que sueña tras abrir la "segunda fase" económica bajo la premisa de "emisión cero".

Sin embargo, a pesar de las expectativas anticipadas por el ministro, perdura la incertidumbre respecto al dato general: aunque algunas consultoras esperan un número por debajo del 4,6% de junio, otras creen que el IPC será levemente superior, incentivando un estancamiento del nivel de precios.



Si la inflación perfora el 4,2% será la más baja en dos años y medio

Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado, que realiza el Banco Central entre distintas consultoras, el Índice de Precios al Consumidor se ubicaría en torno al 3,9%, que no sólo estaría por debajo del 4,6% de junio, sino también sería inferior al 4,2% de mayo,

el mejor dato desde que Javier Milei asumió el gobierno.

Sin embargo, la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires registró en julio una inflación del 5,1%, tres décimas más que el mes anterior. Cabe aclarar que el índice de la Ciudad de Buenos Aires pondera más el "peso" de los servicios que el Indec, y eso puede generar una diferencia a la hora de ver el resultado a nivel nacional.

Según las distintas entidades privadas, el IPC del mes pasado se posicionó entre un 3,5% y un

En caso de caer por debajo del 4,2% de mayo, la inflación del séptimo mes del año sería la más baja en dos años y medio, desde el 3,9% de enero del 2022.

Según C&T, el índice general será del 4,4% en la región del Gran Buenos Aires. Tanto Analytica como EcoGo, la consultora de Marina Dal Poggetto, marcan una suba de precios del 4,1% para el mes pasado, lo que sí rompería el "récord" del 2024.

Por su parte, el informe de Orlando J. Ferreres & Asociados revela una inflación más generosa para el Gobierno: un 3,8% mensual para el total y una núcleo del 2,5%. Libertad y Progreso concuerda con OJF en su medición: un 3,8% que implicaría una desaceleración de 0,8 puntos contra el 4,6% de junio.

Julio fue también un mes marcado por el atraso en los ajustes de tarifas que Caputo dispone para regular la inflación y acercarse al 0% con el que sueña tras abrir la "segunda fase" económica.....



# Te abrimos las puertas al mundo

Con la única herramienta de indicadores y rankings que te hacen la economía más fácil.

TE PRESENTAMOS

### DATOS GLOBALES

cronista.com/datos/

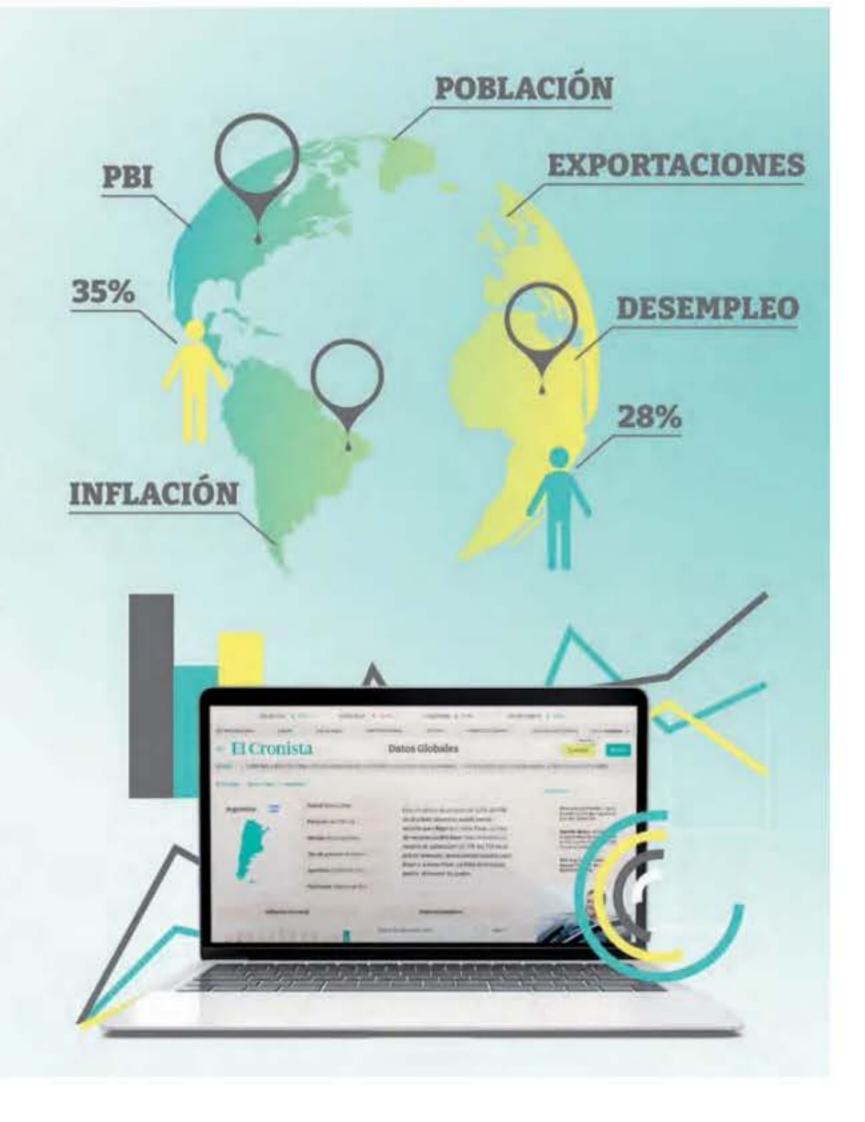

NUEVO ESQUEMA EN LA ERA MILEI

# Apuntan a contratos "más flexibles" para adjudicar la obra pública

La Casa Rosada dio a conocer la reglamentación de los artículos de la Ley Bases referidos al sistema para proponer, licitar, conceder, renegociar y rescindir contratos con privados

Lucas González Monte

\_\_ lgonzalezmonte@cronista.com

Las próximas concesiones y las adjudicaciones de servicios que licite el Estado serán, según apuesta el gobierno de Javier Milei, "más sólidas jurídicamente" y -al mismo tiempomás "flexibles". Por otra parte, todos los contratos de obra pública de administración, ampliación, reparación y mantenimiento podrán ser renegociados.

A través de la publicación en el Boletín Oficial, la Casa Rosada dio a conocer la reglamentación



con privados.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue quien caracterizó a la normativa -que lleva su firma junto a la del primer mandatario, a la del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a la del ministro de Economía, Luis Caputo- como capaz de otorgar flexibilidad y solidez al sistema.

Se destaca que, a partir de ahora, las concesiones podrán tener un plazo de tiempo fijo o, si es necesario, variable. Con el modelo "chileno" en el horizonte, el adjudicatario tendría el control hasta "que se recupera la inversión".

"Si la obra es exitosa el plazo se acorta porque el recupero se concretará más rápido. En cambio, si la obra es menos redituable el plazo se extiende. De esta manera el concesionario no asume un riesgo de 'demanda' y al reducirse puede ofrecer mejores condiciones", señaló el ministro que, por estas horas, es uno de los preferidos en la consideración presidencial.

Además se permiten mecanismos automáticos de actualización de los montos comprometidos, por ejemplo, en Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs) para proteger "la ecuación económica del proyecto", evitando "redeterminaciones que siempre generaban una oportunidad para la corrupción", agregó el encargado de la modernización del Estado.

Al sistema de resolución de controversias se agrega la ejecución de "concesiones de Proyecto-Precio donde la ingeniería del proyecto queda en manos de los oferentes". Con este mecanismo, el Gobierno espera poder acelerar la ejecución de las obras" en "dos o tres" años respecto del sistema tradicional".

Sobre las renegociaciones, la nueva reglamentación permite que la inicien los contratistas, pero deberán "renunciar al daño emergente, al lucro cesante, a los gastos improductivos y a los eventuales perjuicios económicos" derivados de la "suspensión o paralización de los trabajos o prestaciones" mientras se llegue a un resultado en el expediente.

Para pedir cambios en un contrato, los privados tienen que dar una "descripción precisa de la emergencia y su nexo causal directo con la afectación en la ejecución del contrato", como así también, un detalle del grado de avance hasta la fecha.

En ese sentido, quienes busquen una renegociación, no podrán recurrir los resultados de ese mecanismo ante la Justicia. Las recisiones de contrato, a su turno, deberán estar precedidas por "informes técnicos sobre la conveniencia para el interés público de no continuar" con el vínculo y requerirán la intervención de la Sindicatura General de la Nación y de la Procuración del Tesoro.

Al mismo tiempo, la reglamentación del título III de la Ley Bases comprende un anexo dentro de la nueva modalidad de adjudicaciones que abren el juego para la "iniciativa privada", acorde a lo prometido en campaña.

Milei, quien cumplió rápidamente con su palabra de terminar con los fondos para la obra pública señalándolos cómo un foco de corrupción, ahora le posibilitará a los privados que le propongan al Estado qué, dónde y cómo invertir.



Milei apunta a flexibilizar las contrataciones del Estado siguiendo un modelo basado en Chile

### Tribunal Fiscal de la Nación

### Edicto

El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A, Vocalía de la 3ª Nominación, a cargo del Dr. Pablo Porporatto (Vocal subrogante), con sede en la calle Alsina 470, Piso 2º, Cludad Autónoma de Buenos Aires, comunica por tres (3) días en autos "SPASOEVICH EDUARDO s/recurso de apelación", Expte. Nº 29.895-1 que se ha dictado la siguiente resolución: "Buenos Aires, 25 de junio de 2024, Y VISTO: El estado de autos y lo resuelto mediante la PV-2023-44851080-APN-VOCIII#TFN, SE RESUELVE: Notificar a la recurrente la regulación de honorarios de fecha 14 de junio de 2024 (IF-2024-63156460-APN-VOCIII#TFN) por edictos. FIRMADO: DR. PABLO PORPORATTO. VOCAL SUBROGANTE" // Otro auto (IF-2024-63156460-APN-VOCHI#TFN): "Buenos Aires, 14 de junio de 2024... SE RESUELVE: 1º) Regular los honorarios de la Dra. Diana Maria Queirolo, en su carácter de apoderada del Fisco Nacional, en la suma de PESOS DIECISIETE MIL TREINTA Y TRES CON 00/100 (\$17.033), y los del Dr. Horacio Luis Martire, en su caracter de patrocinante del Fisco Nacional, en la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100 (\$42.581) los que quedan a cargo de la actora, teniendo en cuenta a tales fines las pautas fijadas en la ley Nº 21.839 -modificada por ley Nº 24.432-. 2º) Regular los honorarios del Dra. Maria Victoria Ruano Casalnuovo, por sus actuaciones en autos en el doble carácter de apoderado y patrocinante del Fisco Nacional, en la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 (\$359.237), equivalente a 7.91 UMA, la que queda a cargo de la actora, teniendo en cuenta a tales fines las pautas fijadas en la Ley 27.423. Registrese y notifiquese. - FIRMADO: DRES. ARMANDO MAGALLÓN, VOCAL SUBROGANTE, LAURA GUZMÁN, VOCAL TITULAR, PABLO PORPORATTO, VOCAL SUBROGANTE".

Dr. Miguel N. Licht

Presidente Tribunal Fiscal de la Nación

Tribunal Fiscal de la Nación

# Espectómetro ICP

LICITACION PUBLICA Nº 3/2024

Presupuesto of.: \$122.785.000 IVA inc. Apertura: 27/08/2024-11 hs.

ADQUISICION ESPECTÓMETRO ICP (Espectrómetro de Emisión Atómica por Piasma de Acoplamiento Inductivo y Doble Observación Axial y Radial ICP-OES). COSTO DEL PLIEGO: \$49.114. LUGAR: Gerencia de Administración – Ente Regulador de Servicios Sanitarios – Domicilio: 25 de Mayo 1951-Santa Fe. INFORMES: Ente Regulador de Servicios Sanitarios. Consultas administrativas: 25 de Mayo 1951 - Tel: 0342-4593181/4583256 Int: 111. Santa Fe. Consultas técnicas: J.J. Paso 675 – Tel: 0341-4393826/4392502 Rosano.





La cita con el presidente brasileño, que se extendió por dos horas, recién fue confirmada ayer a la mañana en la agenda del Planalto

APUESTA A SUPLANTAR LA PÉRDIDA DEL ACUERDO CON YPF-PETRONAS

# Kicillof se reunió con Lula da Silva en busca de fondos para la Provincia

El gobernador bonaerense viajó con una comitiva reducida a la capital del país vecino donde fue recibido por el jefe de Estado y otros importantes funcionarios del área económica y comercial

\_\_ Analía Argento

\_\_\_ aargento@cronista.com

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tuvo finalmente ayer la foto política más importante en su viaje a Brasil: lo recibió el presidente de aquel país, Luiz Inácio Lula da Silva, en el Palacio de Planalto.

La reunión tuvo por objetivo fortalecer la cooperación económica y productiva entre Brasil y la Provincia de Buenos Aires y contó con la participación del asesor especial de la presidencia brasileña, embajador Celso Amorim; el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y sus pares bonaerenses de Economía, Pablo López, y de Gobierno, Carlos Bianco.

El gobernador bonaerense tiene urgencias económicas y políticas frente a la gestión y los recortes de Javier Milei. Por ambas razones el lunes tomó un vuelo rumbo a la capital del estado vecino donde lo aguardaba una reunión con Geraldo Alkmin, el vicepresidente de Luiz Inacio Lula Da Silva, y a la vez el ministro de Industria y Comercio; el ministro de Economía, Fernando Haddad, y el canciller Mauro Vieira.

La cita con Lula, no obstante, recién se confirmó ayer por la mañana con la publicación de la agenda presidencial del Planalto.

Desde Brasilia, Kicillof destacó que "durante una reunión que duró alrededor de dos horas pudimos repasar junto al presidente Lula da Silva aspectos concretos de la integración entre nuestros países y, sobre todo, de su importancia para el desarrollo de la provincia de Buenos Aires".

"Las posibilidades de retomar el crecimiento con inclusión, mejorar la productividad y encontrar nuevos mercados empiezan por fortalecer una vez más el vínculo con Brasil, tanto en materia industrial y productiva como financiera, energética y de telecomunicaciones", explicó el gobernador. "Las posibilidades de retomar el crecimiento con inclusión empiezan por fortalecer el vínculo con Brasil", dijo Kicillof

El mandatario se reunió también con el vice Alckmin, que funciona a la vez como ministro de Industria y Comercio}

En ese sentido, el mandatario bonaerense subrayó que "la provincia de Buenos Aires está comprometida con las posibilidades de ampliar su aparato productivo, potenciar su capacidad exportadora y desarrollar nuevas tecnologías".

"Nos vamos muy conformes con la reunión, ya que pudimos abordar diferentes oportunidades de inversión y nos llevamos una agenda de trabajo conjunto: no hay un camino mejor que la cooperación internacional para brindarles perspectivas de crecimiento a la provincia y a nuestro país", concluyó.

Durante la jornada, Kicillof se reunió también con Alckmin, con quien dialogó sobre las oportunidades de inversión e intercambio, según informaron fuentes oficiales. Del mismo modo, acordaron mecanismos de trabajo conjunto para las áreas de industria, comercio y servicios con quien fue cuatro veces gobernador del estado de San Pablo, un distrito semejante a la provincia de Buenos Aires por su peso e importancia dentro de la economía y la población de su país.

Desde La Plata buscan inversiones que sustituyan el duro revés de haber perdido la instalación de la planta de GNL del acuerdo YPF-Petronas. Eso se sumó a los recortes de partidas nacionales y la cancelación de obra pública. En ese sentido van sus contactos con funcionarios del Banco de Desarrollo Brasileño (BNDES).

La asignación de los créditos que consiga no tiene aún un fin específico, aunque el gobernador bonaerense busca sostener la obra pública sin recortar en materia social cuyas partidas viene incrementando. EN EL JUICIO EN PY

### CFK declara como testigo contra quienes intentaron asesinarla

\_\_ Analía Argento \_\_ aargento@cronista.com

De todas las causas judiciales que la involucran la que más importa a Cristina Kirchner es el juicio que se lleva adelante en Comodoro Py por el intento de magnicidio que sufrió mientras era Vicepresidenta. Hoy será el día en que declare, como testigo aunque también es querellante, convencida de que los jueces no buscan saber la verdad en el proceso que se instrumenta contra Fernando Sabag Montiel -quien empuñó el arma el 1º de septiembre del 2022-; su novia Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo.

De los tres, sólo admitió su responsabilidad Sabag Montiel mientras que Uliarte primero quiso declarar y luego se desdijo. Carrizo negó toda participación en el hecho por el que los juzga el Tribunal Oral Federal N° 6 que integran Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari.

Como ocurrió en las presentaciones en las que se sentó en el banquillo de los acusados y luego frente a su departamento en Recoleta tras ser procesada, nuevamente habrá una movilización política para acompañarla tanto en Retiro como frente al Instituto Patria.

Allí se dirigirá luego la expresidenta, según lo anunciado, tras su paso por Comodoro Py. La Cámpora, el
Movimiento Evita, sindicatos
y hasta la agrupación La Patria es el Otro que lidera Andrés 'Cuervo' Larroque
-distanciado de Máximo
Kichner- convocaron a participar de la jornada.....



Cristina Kirchner es también querellante en la causa

DENUNCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

# Yañez declaró cuatro horas y sumó más hechos contra Fernández

La ex primera dama amplió su testimonio por videoconferencia en la causa que investiga al expresidente. Según trascendió, mencionó nuevos episodios violentos contra su persona

\_\_ El Cronista

**Buenos Aires** 

La exprimera dama, Fabiola Yañez, declaró ayer por videoconferencia durante cerca de 
cuatro horas en la causa que 
investiga por violencia de género al expresidente Alberto 
Fernández. Yañez había ratificado anteayer por la mañana la 
denuncia a través de la presentación de un escrito ante la Justicia tras lo cual se definió la 
fecha y hora de su declaración 
por vía remota desde Madrid, 
donde reside en la actualidad.

Luego de que hace una semana estallara la noticia sobre presuntos hechos de violencia ejercidos por el exprimer mandatario contra quien lo acompañara en una relación sentimental por casi una década y en Olivos durante cuatro años, en las últimas horas comenzaron a moverse los ejes judiciales: se prohibió la salida del país a Fernández, se le secuestraron aparatos electrónicos del departamento en el que ahora habita y ayer se concretó la declaración judicial de Yañez.

Al terminar ese trámite, la abogada de Fabiola, Mariana Gallego, dijo a la prensa: "Pudo ella declarar, se sintió muy bien, muy apoyada, muy acompañada, por la gente, por la fiscalía, por el juzgado que está interviniendo. Ahora hay que seguir el proceso judicial. Como en todo juicio penal hay una querella presentada y ahora es una cuestión de pruebas".

Además consideró que "no



Otros tiempos, cuando la exprimera dama acompañaba a Fernández en algunos viajes de gobierno

va a hacer falta" que su clienta "vuelva a declarar" en la causa.

Yañez, quien solicitó ser querellante en el expediente, relató que los episodios de violencia se iniciaron en 2016 y avanzaron en varios planos, no solo el físico. Así se desprende del documento elaborado el lunes que consta de casi 20 páginas en las que profundiza y detalla acerca de las lesiones graves y el abuso de autoridad a la que se vio sometida.

En tanto, la exprimera dama ratificó ayer sus dichos y detalló que, al iniciar su relación, Fernández la sometió a "violencia reproductiva", induciéndola a un aborto antes de que el político justicialista accediera a la Jefatura del Estado. Fue ese momento en el que ella comenzó a tener consumos problemáticos de sustancias.

Además señaló que el expresidente también tomaba frecuentemente alcohol y fumaba marihuana. Y agregó detalles sobre un nuevo episodio violento, en el que habría sido tomada por el cuello. Hizo mención expresa a Federico Saavedra, el exjefe de la Unidad Médico Presidencial, quien la atendió durante los episodios, pero no le preguntó cuál era el origen de los golpes.

Según relataron fuentes judiciales, la declaración que duró La exprimera dama habló de un nuevo suceso violento en el que había sido tomada por el cuello

Yañez acusó a Fernández de "violencia reproductiva" por inducirla a realizar un aborto hace tiempo

El expresidente pidió, a través de su abogada, que se desestime la declaración judicial de Fabiola Yañez

casi cuatro horas debió interrumpirse en varias ocasiones por la congoja que invadía a la denunciante y para tomar un breve cuarto intermedio.

### LA DEFENSA

Alberto Fernández, que en las últimas horas se expresó en una entrevista a un medio español, había pedido presenciar la declaración testimonial de Yañez, algo que fue desestimado ayer a la mañana por el juez de la causa, Julián Ercolini.

"Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer", afirmó el exmandatario en la nota y remató: "Uno cuando se enoja dice muchas cosas y puede ser ofensivo".

Sugirió que detrás de la denuncia podría haber un "aprovechamiento político" por parte del gobierno que encabeza Javier Milei.

Por su parte, Silvina Carreira, la letrada que representa a Fernández, sostuvo que la audiencia no era "válida" y planteó que si la exprimera dama "puede prestar una declaración televisiva de muchas horas, exponerlo públicamente y ante toda la sociedad, no la revictimiza tanto la situación".

La defensa del jefe de Estado había presentado un listado de preguntas para que "pueda ejercer su derecho constitucional", acto que también fue desestimado en el expediente: "Hoy no se me permitió dejar mi pliego de preguntas. Una persona tiene derecho a denunciar y la otra a defenderse", reprochó.

Carreira aseguró que "cuando se lo solicite", el exmandatario "va a declarar".\_



### OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE GALPÓN DEPÓSITO Nº 3 - CNA

**EXPEDIENTE Nº: 59585** 

PLIEGOS SIN CARGO: Los pliegos respectivos podrán ser consultados y descargados del sitio web de NUCLEOELECTRICA ARGENTINA S.A.: www.na-sa.com.ar, sección CONTRATACIONES, SEDE CENTRAL.

**ENTREGA DE OFERTAS:** Solo se aceptarán ofertas presentadas a través del Portal de Proveedores de NASA. La fecha y hora límite para la presentación de las mismas es el día 23/08/2024 - 11:00 hs.

El Cronista Miércoles 14 de agosto de 2024

# ECONOMÍA AL DÍA El podcast de El Cronista

Todos los días te contamos lo que pasa y te hacemos la economía más fácil.



Un nuevo capítulo de Lunes a Viernes

**ESCUCHANOS** 





# Finanzas & Mercados



INGRESARÁN U\$S 6500 MILLONES MENOS POR EXPORTACIONES

# La soja cae 24% desde que asumió Milei y amenaza las reservas del Banco Central

El precio internacional de la soja cayó ayer hasta los u\$s 363 la tonelada y la cotización FOB que se paga en los puertos de Argentina retrocedió a u\$s 399 la tonelada. Alerta por campaña de 2025

#### \_\_\_ Leandro Dario

\_\_ Idario@cronista.com

El precio internacional de la soja profundizó ayer su caída y cotizó a u\$s 363 la tonelada, mientras que la cotización FOB que se paga en los puertos de la Argentina fue de u\$s 399 la tonelada. En ambos casos, se ubicó en mínimos en los últimos cuatro años, luego que pronosticaran el lunes una producción récord en los Estados Unidos. El desplome de la commodity amenaza la estrategia de acumulación de reservas del Banco Central, un dato central que observa el mercado para evaluar la sustentabilidad y éxito del programa económico de Javier Milei.

Según estimaciones del mercado, la caída del precio internacional de la oleaginosa desde que asumió el Gobierno generó una pérdida de u\$s 6500 millones a través de exportaciones. El 11 de diciembre de 2023, un día después de la asunción del presidente, la soja operaba en Chicago a 490 dólares. Desde ese momento, cayó casi 24%, lo que generó una pérdida de recaudación por

menos derechos de exportación y pegó debajo de la línea de flotación de las arcas del Central.

Con las reservas internacionales brutas en u\$s 27.473 millones, el mercado duda acerca de si continuará la estrategia del Central de intervenir en los dólares financieros para retirar pesos de la economía y contener la brecha cambiaria. Tras dos meses (junio y julio) con saldo

### El 11 de diciembre de 2023, un día después de la asunción de Milei, la soja operaba en Chicago a \$ 490. Cayó casi 24%.

neto vendedor del BCRA, su intervención en lo que va de agosto es neutra, por una menor demanda de divisas de importadores.

"Si entran menos dólares por una baja de precio de la soja, más difícil se le hace al Banco Central intervenir en el mercado. Pero la necesidad de intervenir por efecto de la brecha se incrementa, porque si caen

### SOJA AJUSTADA POR INFLACIÓN

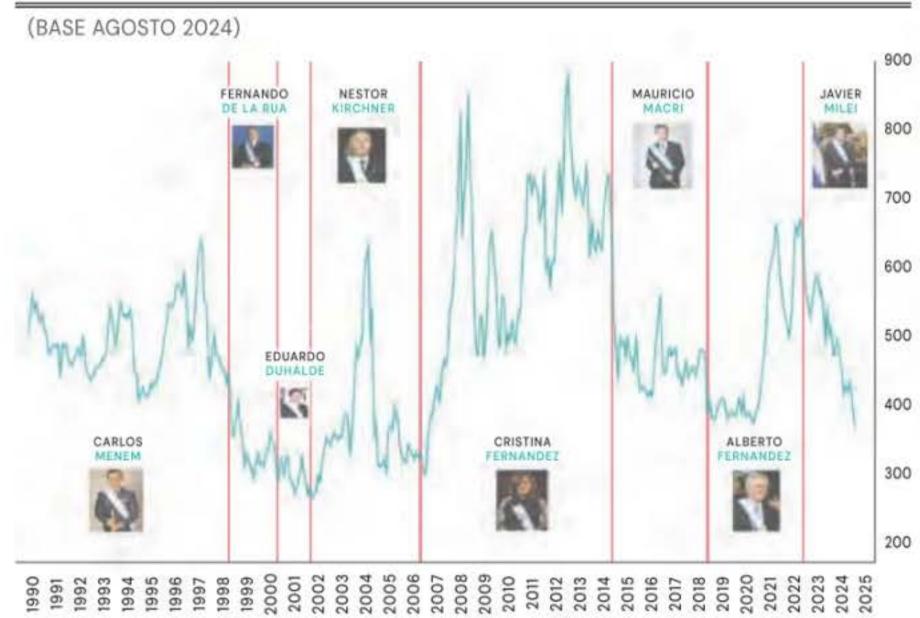

FUENTE: DANIEL OSINAGA - M@DOSINAGA2

los ingresos de dólares por efecto de la caída de soja, eso significa que menos dólares están ingresando en el 20% de lo que va al Contado con Liquidación", asegura David Miazzo, director de Data Miazzo.

Pero el desplome del precio de la soja también siembra interrogantes de cara a la campaña de 2025. Salvador Vitelli, head of research de Romano Group, alerta sobre los márgenes de los productores agropecuarios. "Son muy negativos o apenas positivos. La renta no paga en absoluto el riesgo que se asume cuando se sale a producir. Hay que ver mediante qué esquema pueden disminuirse los derechos de exportación", asegura. "Estamos ante una *Doble Nelson* donde los precios internacionales son bajísimos y además la intención de

siembra y márgenes argentinos están por el piso", agrega.

Según los analistas de Cohen, "la producción mundial para 2024/25 será considerable, con Brasil proyectando una cosecha excepcionalmente grande que incrementará aún más la oferta global". A eso se suma un mayor rendimiento de cultivos en EE.UU, por lo que el escenario es sombrío para los productores...



EXPECTATIVA POR DATO DE INFLACIÓN HOY

# Cede presión sobre el dólar también a futuro: para fin de año ya se opera debajo de \$ 1100

Volvió a ceder el dólar a futuro en los diferentes plazos. Crece sensación de que el gobierno evitará cueste lo que cueste un salto cambiario. El rol del blanqueo. La soja, el interrogante.

#### Guillermo Laborda

glaborda@cronista.com

El equipo económico mantiene al dólar a raya: ayer la tendencia a la baja se extendió y en los contratos a futuro mostró caídas en los precios del uno por ciento. Para fin del 2023, el dólar en el MATBA-Rofex ya se negocia por debajo de los \$ 1100, el menor valor desde que se comenzó a operar este plazo. A principios de año, se llegó a operar por encima de los 1900 por ciento.

Las expectativas de una inflación a la baja mes a mes y las apuestas crecientes a un blanqueo exitoso están motorizando la reducción de la brecha y ello contagia a los contratos a futuro. Fuentes del mercado aseguraron a El Cronista que el monto total a blanquearse podría llegar a los u\$s 40 .000 millones. Ayer se repitieron las características imperantes en las últimas jornada, con el "contado con liqui" abriendo a \$ 1275 y operando a la baja hasta cerrar en 1270 pesos.

El reflejo de lo que esperan operadores respecto de la inflación y del dólar en las próximas semanas se da en la curva de rendimientos de la tasa fija en pesos. Las Lecap ayer estuvieron muy demandadas luego de conocerse el menú de opciones habilitado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, con papeles a junio del 2025 con tasa mínima de 3,95 por ciento. Las

Lecap más demandadas fueron las del 2025, que vieron bajar dos puntos porcentuales el rendimiento anual. Todos estos papeles, a los precios de ayer, se negocian con una tasa de retorno anual por debajo del 60%, mientras que la Lecap a marzo, hasta hoy el plazo más largo,

La eliminación del impuesto PAIS desde septiembre no alimenta expectativas de suba en el dólar oficial.

El derrumbe en el precio de la soja enciende luces amarillas: el BCRA sigue flojo de reservas y se avecinan pagos de deuda.

ofrece ya rendimientos menores al 3,9% efectivo mensual.

"Creemos que la trayectoria de desinflación será no lineal. Nuestro escenario base es que el equipo económico se apegue al ritmo de crecimiento del dólar oficial del 2% durante el resto del año, lo que implica una apreciación adicional del tipo de cambio real. El dólar oficial se encuentra ahora en el promedio de 2017", destaca un informe del Bank of America sobre América latina.



El equipo económico mantiene a raya el dólar en el mercado mientras reduce la brecha.

"Es cierto que el tipo de cambio real real es más alto en la práctica debido al impuesto PAIS (que encarece las importaciones) y al esquema de cambio mixto (que mejora el tipo de cambio para los exportadores): estimamos que es un 13% más alto que el tipo de cambio real real actual y un 7% más alto si se reduce el impuesto PAIS, como está previsto. El tipo de cambio real real que esperamos para fin de año es incompatible con una cuenta

corriente financiable y una economía en crecimiento al mismo tiempo", advierte, para concluir: "esperamos que la eliminación de los controles de capital venga acompañada de un salto en el tipo de cambio oficial, lo que volvería a acelerar la inflación en una primera

Este visión del BofA es acompañada por no pocos operadores del mercado. La caída de la soja cómodamente por debajo de los u\$s 400 en-

ciende luces amarillas a futuro. ¿Optará el equipo económico por mantener el actual esquema cambiario a costa de una salida más lenta de la recesión? Por lo pronto, lo que se ve en el Matba Rofex y en las operaciones spot del dólar es que el corto plazo manda. El Gobierno comienza a recaudar Ganancias a empleados con la reforma y Bienes Personales.

"The trend is my friend" (la tendencia es mi amiga), es la ley imperante.\_\_\_

HOY, ATENTOS A LA INFLACIÓN MINORISTA

### Wall Street celebró el dato de precios mayoristas y arrastró a activos locales

\_\_\_ Enrique Pizarro

\_\_\_\_ epizarro@cronista.com

El mercado estadounidense celebró el dato de inflación mayorista que se publicó ayer, por debajo de lo previsto. El optimismo, a la espera del dato de inflación minorista que se publicará hoy, se reflejó con repuntes de hasta 2,4% entre los principales índices, que ayudaron a los activos argentinos.

Sin embargo, el arrastre fue moderado. Los ADR argentinos en esa plaza avanzaron hasta 3,9%, liderados por Banco Macro, seguidos por Globant (2,6%) y Supervielle (2,4%). Las únicas bajas fueron las de las energéticas Transportadora de Gas del Sur (-1,8%), Pampa (-0,2%) y Vista (-0,1%).

Las acciones también operaron con moderación en el mercado local. El S&P Merval avanzó 0,2% en pesos, aunque en dólares aumentó 1,3% debido a la baja del CCL. El panel líder terminó mixto, con subas de hasta 3,9% en los papeles de Mirgor y bajas de hasta 2,7% en los de Transportadora de Gas del Sur.

La renta fija en dólares mostró una dinámica similar. Los bonos Globales en Estados Unidos operaron con avances de hasta 0,9%, liderados por los

que vencen en los años 2041 y 2038, mientras el riesgo país cedió 3 puntos básicos para ubicarse en 1557 unidades.

Los avances se dieron en una rueda en la se conoció el índice de precios al productor en Estados Unidos, que avanzó 0,1% en julio, por debajo del 0,2% mensual esperado por el mercado. En ese marco, el Dow Jones subió 1,04%, mientras el S&P 500 y el Nasdaq ganaron 1,68% y 2,40%, respectivamente.

"Esta semana, el mercado local estará enfocado en dos datos. Hoy se conocerá el dato de inflación nacional de julio, con la expectativa de una desaceleración respecto a junio, aunque la aceleración que re-

gistró CABA pone algo de incertidumbre", señaló Juan Manuel Franco, de Grupo SBS.

El especialista agregó que el viernes el Ministerio de Economía dará a conocer el dato fiscal del mes pasado, una variable muy importante para el mercado, que será seguida de cerca para analizar cómo continúa la dinámica de ajuste...

EDICTO El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nro. Secretaria Nro. 4 a mi cargo, de Capital Federal, informa que ARMAS, JORGE ANGEL, DNI No 95680159, VENEZOLANO, solicitó la declaración de Carta de Ciudadania Argentina Cualquier persona que conozca algún impedimento para la concesión del beneficio, podrá hacerlo saber a travès del Ministeno Público. Publiquese por dos dias dentro de un plazo de quince dias. Buenos Aires, 7 de agosto de 2024 FDO: CONSTANZA BELEN FRANCINGUES



El Ministerio de Economía ofrecerá tres Lecap en la licitación de hoy

INVERSIONES DE BONOS EN PESOS

# En la lucha contra la inflación, las Lecap ganan más protagonismo

Analistas apuestan en Lecap ante la expectativa de baja de la inflación. Los fondos de Lecap tiene un riesgo adicional respecto de los de money market. Aun así, los flujos se mantienen

\_\_\_ Julián Yosovitch

\_\_\_\_ jyosovitch@cronista.com

Las tasas de las Lecap se ubican por encima de la inflación esperada y por ello esta inversión gana atractivo entre aquellos que esperan que la dinámica de precios siga a la baja. Las tasas de Lecap se ubican en 3,2% (TEM) en el extremo más corto, saltando a tasas de entre 3,6% y 98% en el tramo medio. Finalmente, en las tasas con duration de entre 120 a 140 días, los rendimientos se ubican en niveles de entre 3,9% y 4% (TEM).

En un entorno de inflación más estable y bajo la expectativa de que la dinámica de precios sea menos volátil, los analistas ven con cada vez más atractivo el posicionamiento en esta clase de activos bajo la idea de poder fijar una tasa en pesos en el corto y mediano plazo que (eventualmente) le gane a la inflación.

Según cálculos de los analistas de Grupo IEB, el mercado tiene incorporado en los precios de los bonos en pesos una inflación del 3,7% para julio y de 3,5% promedio por mes para los últimos 4 meses del año. Por lo tanto, los rendimientos que ofrecen las Lecap podrían lucir atractivos si es que el escenario esperado por los inversores se confirma.

Los analistas de Outlier afirmaron que "las Lecap siguen siendo una de las únicas opciones para quienes quieran hacer tasa en pesos y más para jugadas especulativas de dólar estable. El mercado está esperando el dato de inflación de esta semana para corroborar la precaución con la inflación", dijeron.

### FCI DE LECAP

Bajo la necesidad de obtener mayores retornos en pesos, las gestoras de inversión locales diseñaron fondos comunes de inversión que se posicionan exclusivamente en Lecap.

Estos fondos tienen liquidación diaria, es decir, que el rescate no es inmediato sino que se lleva a cabo al cierre del día que lo solicita el inversor. Además, los fondos de Lecap intentan darle una alternativa de rendimientos cercana al 4% para dichos fondos, superando a las tasas de los fondos money market, los cuales se ubican en valores debajo del 2,5% mensual.

María Cecilia Mariani, Portfolio Manager de Fondos Fima, considera que en el contexto actual, los fondos de Lecaps resultan de valor para inversores posicionados en pesos para horizontes menores a un año. "Los instrumentos ajustan muy rápido ante los cambios en el mercado, la variedad de plazos de emisión permite crear portfolios diversificados para mitigar la volatilidad y el rendimiento de las mismas sigue siendo más atractivo que un money market o un plazo fijo", afirmó Mariani.

Con respecto a la inflación, la especialista de Fima cree que la misma seguirá el camino descendente, aunque a menor velocidad que el primer semestre. "De verificarse un escenario de convergencia en torno a 2% como espera el gobierno, las Lecaps más largas son las que tienen mayor atractivo. Aún si ello no ocurriese, las más cortas en la curva ofrecen la inversión más defensiva", agregó.

Manuel Yansen, Portfolio Manager de Balanz, explicó que dado este diferencial, y para el corto plazo, luce razonable priorizar Lecaps con vencimientos en septiembre para capitalizar dicho spread o bien invertir en fondos de Lecaps que tomen posiciones cortas. "Si uno es más proclive a tomar el escenario del gobierno como el escenario base, las Lecaps continúan siendo una gran opción para fijar tasa. Si, por el contrario, se piensa que el proceso de desinflación será más largo, que será difícil perforar la barrera del 3% mensual y que en algún momento sobrevendrá una corrección del tipo de cambio oficial, es mejor poscionarse en activos CER", comentó.\_\_\_

ESTUDIAN GENERALIZAR LA MEDIDA

### Blanqueo: levantarán un cepo para invertir dólares directo en Alyc

\_ Mariano Gorodisch

\_\_ mgorodisch@cronista.com

La famosa regulación del Banco Central A7340, de la que tanto se quejan todos los actores del mercado bursátil, porque obliga a mandar los dólares de la Alyc al banco ida y vuelta antes de invertirlos, no aplicará para el blanqueo. Al mismo tiempo, el gabinete económico están analizando si generaliza la medida a todas las operaciones.

Por lo pronto, quien tenga dólares para blanquear puede aplicarlos automáticamente los activos, sin tener que pasar por el sistema bancario y después tener que volver a la Alyc.

Incluso, quien blanquee cash tiene un rulo, que lo recomiendan hasta los propios agentes de Bolsa: cambiarlos al blue y hacerse de pesos para blanquear pesos en vez de divisas, ya que el mercado negro tiene un precio de compra de 1340 pesos.

Luego de la cuenta especial de regularización en el banco pasa esos pesos a la cuenta especial de regularización en la Alyc y hace MEP a \$ 1268, que con el 1% de comisión le queda en \$ 1280. Por lo tanto, se gana \$ 60 por cada dólar. Si blanqueó el equivalente a u\$s 100.000, son \$ 6 millones que gana.

Para quien blanquea más de u\$s 100.000, con esto se paga la multa del 5% en caso de que no quiere dejar el cash invertido en las distintas opciones hasta el 31 de diciembre del año que viene.

Según Diego Toso, Director de Wealth Management de Adcap Grupo Financiero: "Es una excelente oportunidad porque el contribuyente no pagará impuestos o multas, sino todo lo contrario, podrá invertir y tener una gestión activa de la cartera en distintos activos financieros, de acuerdo al perfil y objetivos del cliente. De esta manera, se podría generar una rentabilidad del 8% anual en dólares para inversiones relativamente conservadoras, hablando de la Argentina".

Es importante recordar que la normativa permite invertir en acciones, bonos soberanos, obligaciones negociables, dólar MEP o incluso fondos comunes de inversión. Pero no permite invertir en Cedear ni comprar cables para mandarlos al exterior. Otro punto clave es que los fondos una vez que ingresan al bróker, el cliente tiene 10 días para invertirlos, caso contrario la Alyc está obligada a devol-

La 7340 no aplicará para el blanqueo, mientras en el gabinete están viendo de generalizarla a toda las operaciones

Quien tenga dólares para blanquear puede aplicarlos automáticamente los activos, sin tener que pasar por el banco

verlos a la cuenta especial de regularización del banco originante.

Desde Adcap recomiendan ONs del sector energético como YPF 2025, Genneia 2027, Pampa 2026 o PAE 2027, rindiendo entre 6,5% y 9%. Además, bopreales y acciones argentinas...



Sugieren un rulo para el blanqueo con el que se gana casi 5%

El Cronista | Miércoles 14 de agosto de 2024

# Financial Times

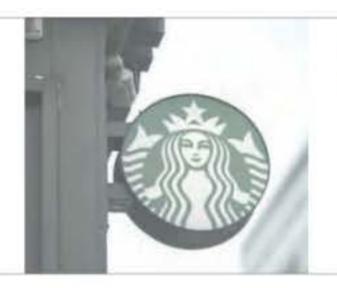

### Despiden al CEO de Starbucks

La cadena de café más grande del mundo destituyó a su director ejecutivo **Laxman Narasimhan** y lo reemplazó por Brian Niccol de Chipotle, por la caída de ventas y la presión de los inversores.

ENTREVISTA CON ELON MUSK

# EE.UU: Trump denunció un golpe demócrata y dijo que Biden está en "estado vegetal"

En una conversación errática en X con el dueño de esa red, el candidato republicano apuntó contra los "enemigos internos", habló del intento de asesinato que sufrió, criticó a Harris y a la UE

\_\_\_ James Politi \_\_\_ Alex Rogers

Donald Trump ha declarado a Elon Musk que los "enemigos internos son más peligrosos" que adversarios extranjeros como Rusia y China en una conversación errática de dos horas en X que se retrasó por fallos técnicos.

La entrevista del lunes, calificada por Trump como "la mejor entrevista de la historia", fue escuchada en algunos momentos por más de un millón de personas, según X, aunque Musk había previsto que la cifra ascendiera a 8 millones. La charla comenzó 42 minutos más tarde de lo previsto.

Trump está tratando de adaptarse a la nueva carrera competitiva por la Casa Blanca después de que la vicepresidenta Kamala Harris sustituyera al presidente Joe Biden como candidata del Partido Demócrata el mes pasado.

En la conversación quedó claro el atractivo que tiene Trump para Musk, un autodeclarado "defensor absoluto de la libertad de expresión" que se ha movido bruscamente a la derecha en los últimos años y ha utilizado su plataforma de redes sociales X para promover sus ideas sobre inmigración y regulación.

El expresidente abrió la conversación con un largo recuento de su intento de asesinato en julio en Butler, Pensilvania. Trumpdijo que volvería a esa ciudad en octubre, no mucho antes de las elecciones de noviembre.

A continuación acusó a los demócratas de urdir un "golpe" para sustituir a Biden en la candidatura presidencial. Musk señaló que el partido "se llevó a Biden detrás del cobertizo y básicamente le disparó".

Trump también acusó a Harris de inclinarse hacia el centro en cuestiones como la inmigración, diciendo que era una "liberal radical de izquierdas de San Francisco que ahora quiere ser más Trump que Trump".

El ex presidente se ha esforzado por encontrar una línea de ataque coherente contra Harris en las últimas semanas -incluido el cuestionamiento de su raza- a medida que la candidata demócrata ha ido ganando terreno en las encuestas. Sus críticas siguieron siendo dispersas el lunes y rara vez mencionó a Harris por su nombre.

También arremetió contra sus adversarios políticos, declarando que tenía "enemigos fuera y dentro" y que "lagente mala de nuestro Gobierno es más peligrosa" que los adversarios extranjeros. El ex presidente elogió a los líderes de Rusia, China y Corea del Norte por ser "duros, inteligentes y agresivos".

Musk se deshizo en elogios hacia el ex presidente al tiempo que intentaba repetidamente desviar la conversación hacia temas como la inmigración, donde elogió a Trump como moderado y distinguió entre inmigración legal e ilegal, la contención del gasto público y el control del aumento del dióxido de carbono en la atmósfera.

Trump afirmó falsamente que era "imposible" vender coches estadounidenses en Europa y que era "muy difícil" para los agricultores estadounidenses vender productos agrícolas en el extranjero. También sobrestimó en gran medida la ayudaqueEEUUhaprestadoaUcrania en su guerra contra Rusia y subestimó la de Europa: "Tenemos un déficit con la UE de 250.000 millones de dólares, algo que la gente no sabe. Suena muy bonito de la Unión Europea. No son tan duros como China, pero son malos. Y se lo hice saber. No, no tratan bien a nuestro pais".

El comisario europeo Thierry Breton advirtió a Musk en una carta antes de la entrevista de que no difundiera discursos de odio o desinformación y que no violara la Ley de Servicios Digitales del bloque.

Hacia el final de la entrevista,



Donald Trump le dio una entrevista a Elon Musk a través de la red social X. REUTERS

Trump, de 78 años, arremetió contra Biden, de 81, por estar "cerca de un estado vegetal". Musk añadió: "Ahora mismo no tenemos presidente".

La campaña de Harris señaló que Musk declaró en 2022 que si Trump salía elegido, tendría 82 años al final de su mandato presidencial, "lo que es demasiado mayor para ser el director de cualquier organización y mucho menos delos Estados Unidos de América".

Por último, un portavoz de la campaña de Harris declaró después de la entrevista que "el extremismo de Trump ha quedado claro para aquellos lo suficientemente desafortunados como para escucharle esta noche. Toda la campaña de Trump está al servicio de gente como Elon Musk y él mismo: ricos obsesionados consigo mismos alos que no les importa la clase media".

### CAPÍTULO ARGENTINO

# Elogios a Milei: "Es genial y está funcionando bien"

Donald Trump destacó anoche el enfoque y la administración del presidente Javier Milei.

Durante la charla con Elon Musk, que se extendió por aproximadamente dos horas, el candidato republicano reafirmó su apoyo a Milei y, en poco más de un minuto, centró la atención en sus políticas de ajuste.

Trump comentó que Milei llevó su iniciativa de "Make Argentina Great Again al extremo y está funcionado perfectamente". "Escuché que está haciendo un trabajo realmente genial. Realmente recortó [el gasto] y la inflación ha bajado", dijo.

En respuesta, Musk elogió las políticas de Milei y destacó que está implementando reformas claves al "recortar el gasto público" y "simplificar la administración". "Argentina de la noche a la mañana está experimentando una gran mejora y prosperidad", subrayó el dueño de la red social X.

# Negocios



### Cambio de manos

Crown Point Energía, del grupo ST, le compró a Petrolera El Trébol el 17% que tenía en las concesiones Río Cullen, Las Violetas y Angostura. El precio, ajustable según condiciones finales, fue de u\$s 293.000.

EL ENACOM LA HABILITÓ PARA PRESTAR INTERNET SATELITAL

# Gigante europeo llega para competir con Elon Musk y la alianza Whertein-Amazon



SES llega a 1000 millones de televidentes, sirve a siete de las principales empresas de telecomunicaciones y conecta cruceros y aviones

Es Société Europeenne des Satellites (SES). Con base en Betzdorf, Luxemburgo, provee servicios de comunicaciones e Internet, en particular, con gran alcance en áreas remotas y soluciones corporativas

\_\_\_ Ignacio Ortiz

\_ iortiz@cronista.com

La empresa internacional Societe Europeenne des Satellites (SES), un gigante global del servicio de conectividad satelital como Starlink de Elon Musk, recibió hoy por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La autorización del regulador alcanza a la prestación de Servicios TIC sea fijo o móvil, alámbrico o inalámbrico, nacional o internacional, con o sin infraestructura propia, y también dispuso la inscripción de la empresa en el Registro de Servicios TIC, de acuerdo a la resolución firmada por el interventor del Ente, Juan Ozores.

La medida se inscribe en el marco de la política de desaregulación de espectro para la prestación de servicios satelitales, a partir del DNU 70, a lo cual siguieron una serie de disposiciones del Enacom que permitió el ingreso de los nuevos operadores, tal como hoy SES se suma a Starlink de Elon Musk, Project Kuiper de Werthein y Amazon, y la británica One Web

Desde 2022, Arsat utiliza uno de los satélites de SES para servicios de conectividad de alta calidad en todo el país logró la empresa que tiene su origen y sede en Betzdorf, Luxemburgo.

Entre ellos, se habilitó a la empresa Starlink del multimillonario Elon Musk, de Project Kuiper -el proyecto de internet satelital de Amazon-, y de la británica One Web.

En el mismo sentido, explicaron que la resolución no indica tipo de servicios que la compañía va a ofrecer en el país, aunque menciona que se trataría de un sistema de satélites no geoestacionario, lo que se espera pueda ser develado por la propia compañía.

La Société Européenne des Satellites tiene casi 40 años en el mercado de internet satelital, y como parte de revolución tecnológica que atraviesa esa industria en la actualidad presta servicios a más de 70 países, varios de ellos en América latina con servicios de comunicaciones e Internet, en particular con gran alcance en áreas remotas y soluciones corporativas.

En la actualidad, la empresa transmite a más de 1000 millones de televidentes en todo el 
mundo, sirve a siete de las 10 
principales empresas de telecomunicaciones globales, brinda 
conexión a cruceros y aviones, 
lleva la digitalización a miles de 
lugares remotos y apoya a 60 
organizaciones gubernamentales con servicios de red, según 
describe la misma compañía.

Las condiciones que debe cumplir SES a través de su filial local están sujetas a el correcto uso de las bandas de frecuencias del sistema satelital, tal como hizo Enacom este mismo año con el resto de las empresas que cuentan con proyectos no geoestacionarios, explicaron fuentes del sector.

En los últimos años, SES desarrolló y lanzó al espacio los satélites O3b mPower que, a diferencia de sus precedentes, requieren una inversión menor en la fabricación de antenas de recepción, ya que son más pequeñas, fáciles de instalar y menor costo de mantenimiento.

Esta nueva era de equipos le está permitiendo expandir su base de clientes en los sectores de telecomunicaciones, retail, carga, minería y energía, entre otros grandes usuarios, así como sectores públicos y aplicaciones militares.

En distintas oportunidades la empresa consideró que ante el avance de Starlink, la compañía de Musk se enfoca más a los usuarios finales y no tanto a las empresas, mientras que SES está decididamente orientado al negocio B2B.

A principios de abril y tras más de un año de negociaciones, SES concretó la compra de la empresa Intelsat por unos u\$s 3100 millones, lo que permitió dar lugar a una empresa que mueve unos u\$s 9000 millones al año, y con control de 70 satélites en órbita geoestacionaria (GEO) y de 26 de órbita terrestre media (MEO), lo que da cuenta de su cobertura.

Negocios 19 Nércoles 14 de agosto de 2024

### AGRO SUMMIT



Fernando Freytes, Head de IoT de Telecom Argentina

# Innovar y agregar valor, el desafío del campo en el siglo XXI

La tecnología es una aliada para los productores para mejorar la eficiencia. La importancia de la conectividad para ayudar a la creación de startups agtech

\_\_\_ El Cronista

\_\_ Buenos Aires

Aunque el cultivo de la tierra y la ganadería son actividades que acompañan al hombre desde el inicio de las civilizaciones, la innovación es cada vez más un elemento esencial para las tareas de los productores. Hoy en día, disciplinas como biotecnología y genética son moneda corriente en el sector agropecuario. Pero también big data, digitalización, Internet de las cosas e inteligencia artificial tienen mucho para aportar en el desarrollo del campo. De estos temas se habló en la Agro Summit 2024, organizada por El Cronista y la revista Apertura.

"El agro es muy innovador en la Argentina. Hay que pensar que continuamente prosperó a pesar de haber padecido restricciones macroeconómicas o adversidades como sequías e inundaciones. Hay innovación en la forma de organización, con los pools de siembra, y también en la comercialización o en

la investigación en semillas", destacó Jorge Prats Vuotto, socio de Tax & Legal de Deloitte.

El experto agregó que el próximo desafío que tiene el sector está relacionado con la sistematización de los datos que hay a lo largo de toda la cadena. Eso permitiría tomar mejores decisiones y mejorar la eficiencia en la producción.

En ese sentido, Prats Vuotto destacó que en la Argentina hay muchas startups, que están trabajando con este objetivo en mente: "Compañías como las agtech están produciendo innovación y agregando valor con el uso de datos".

Por su parte, Julián Sudera, director de Marketing para la Región Cono Sur de Corteva Agriscience, el gigante global nacido de la fusión de Dow y Dupont, destacó que la compañía se define a sí misma como una empresa tecnológica. La firma, explicó, tiene la innovación como uno de sus valores centrales.

"Hace 25 años éramos agró-

nomos y nada más. Hoy hay de todo, desde ingenieros a biólogos, pasando por especialistas en genética y en ciencia de datos", detalló.

Pero para lograr que la innovación llegue es necesario que se mejore la conectividad de las zonas rurales. Para ello, Telecom se propuso llevar antenas para iluminar 40 millones de hectáreas.

"Empezamos con una prueba piloto en La Chispa, una localidad de 500 habitantes en la zona de Venado Tuerto. Y hubo efectos muy positivos para los productores, pero también para la gente, que hoy está conectada como en cualquier gran ciudad", dijo Fernando Freytes, Head of IoT de Telecom.

El ejecutivo destacó que la conectividad permite crear valor: "Hoy tenés 350 agtech, que podrían ser más si hubiera buen acceso a Internet, porque estas startups la necesitan para vender su producto".

Conocida por su participación en los sectores de electrónica de consumo y autopartes, Mirgor lanzó a fines de 2019 una unidad de negocios destinada al agro. Su primer proyecto estuvo vinculado con la exportación de granos, pero el objetivo era estar presente en toda la cadena de producción agroindustrial.

"Además, queremos agregar valor con la industrialización, estar presentes en la producción de alimentos y exportar", explicó Agustín Ayerza, gerente de Agroindustria de Mirgor.

La compañía está trabajando en un proyecto de engorde porcino, que le permita agregar valor a la producción de maíz. "Hoy tenemos tres personas empleadas y cuando esté el proyecto en funcionamiento serán 20. Además, pasaremos de facturar u\$s 1 millón a u\$s 10 millones", cerró.\_\_\_

# La importancia de un financiamiento específico para el sector

\_ El Cronista

\_\_\_ Buenos Aires

Acceder a financiación es uno de los principales desafíos que tienen los empresarios en el país. Y los productores agropecuarios no están exentos de este reto. Conseguir dinero para el capital de trabajo y para inversiones con condiciones que se adecuen al ciclo productivo del campo es clave para el sector.

"Ofrecemos financiación dirigida a la producción y hay también otras líneas para inversiones. La que destinamos a compra de maquinaria se presta el 100% del capital y si son productos fabricados en la provincia de Buenos Aires, la tasa va del 19 al 21%", explicó Gustavo González, gerente de Banca Agropecuaria de Banco Provincia en la Agro Summit organizada por El Cronista y la revista Apertura.

El ejecutivo destacó que la entidad lanzó una plataforma para que los productores puedan operar de manera digital. En apenas un año hubo transacciones por más de \$120.000 millones.

"Más de 500 firmas proveedores venden por este medio y ofrecen condiciones especiales para los productores. Nuestra idea es unir toda la cadena, juntar a los proveedores con los clientes, que ya tienen calificación crediticia", agregó.

En tanto, Martín Vega, responsable de Medios de Pago Empresas del Banco Nación, señaló que la entidad puede asistir al sector con la tarjeta de crédito rural Agronación, que es exclusiva para el productor agropecuario.

"Tiene similitud con un préstamo de capital de trabajo y permite diferir los pagos hasta un año. Atendemos a las necesidades de los distintos ciclos productivos y ofrecemos una red de 15.000 comercios", dijo y destacó que hace cuatro meses ofrecieron la posibilidad de que los vendedores puedan bonificar la tasa de interés: "En estos cuatro meses desde el lanzamiento, más de 200 convenios firmados que mejoran las condicione para la utilización de la tarjeta".

Agustín Belloso, cofundador y CEO de Tomorrow Foods, también estuvo presente en el evento y habló sobre el desafío que representa producir alimentos para 10.000 millones de perso-

### Tanto el Banco Provincia como el Nación ofrecen líneas que atienden las necesidades del productor

nas: "El mundo va hacia una mayor demanda de proteínas vegetales y la Argentina tiene potencial de producir legumbres de manera sustentable. La deuda era agregar valor en origen", explicó.

La compañía fundada en 2018 tiene una planta piloto en la que realizan investigación y desarrollo. Allí toman una arveja y la desarman en sus distintos componentes, como proteína y fibra, entre otros, que se usan como insumos para otros productos.



Gustavo González, de Banco Provincia





min máx 9° 18°



10°

máx 19° VIERNES

MIN 10° MÁX

17°

9 770325 521009

### **B** Lado B

# Los autos eléctricos no pagarán peaje pero siguen con barrera

Mientras el Gobierno porteño anuncia bonificación, la Nación no renovó la reducción arancelaria y sumó el impuesto PAIS



esde esta semana, los vehículos híbridos y eléctricos tendrán bonificado el pago de peajes en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de los híbridos, el descuento será del 50% y del 100% para los eléctricos. La medida regirá durante un año y se suma a iniciativas del Gobierno porteño, como la exención, desde 2013, del pago de patente para los autos "verdes".

Pero estos beneficios en la Ciudad -distrito que, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), concentra "una parte significativa" de los 36.400 vehículos híbridos y eléctricos que hay en el país- no alcanzan para levantar la principal barrera que, hoy por hoy, contiene las ventas de autos eléctricos e híbridos en el país.

En 2022, entre ambos, se vendieron 7849 unidades, un 33% más que en 2021 y 231,9% por encima de 2020. El mercado total creció 6,8%, a 407.532 patentamientos. En 2023, el incremento de la *onda verde* fue del 21,3%, contra un mercado total que subió 10,2%, a 449.438

O km. En la industria, están convencidos de que las 9601 unidades del segmento pudieron haber sido más. En particular, porque el Gobierno anterior, apremiado por su creciente y acelerada escasez de divisas, ya en marzo del año pasado no renovó la reducción del 35% al 5% del arancel de importación para estos vehículos. Es lo que tributan los coches fabricados fuera del Mercosur, como ocurre con la mayoría de estos modelos.

Esa incertidumbre continuó tras la asunción de Javier Milei. "No hay plata", rugió el León. Por parafrasear a Panic Show, el tema de La Renga que el Presidente adoptó como propio, "todos corrieron sin entender" en la industria automotriz. En este caso porque, a la no renovación de la reducción arancelaria para los eléctricos, se sumó el impuesto PAIS (17,5%).

Los gestores de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) mantienen su pedido de restituir la rebaja arancelaria. Sobre todo, porque habrá, cada vez más, presencia de motorizaciones eléctricas en los modelos que lleguen a estas tierras. Al menos, hasta que ocurran dos cosas: que las casas matrices revisen sus planes globales por la la desaceleración de ventas de



El Gobierno porteño anunció que, desde esta semana, los autos híbridos y eléctricos tendrán bonificaciones del 50% y 100%, respectivamente, en los peajes de las autopistas de la Ciudad. FOTO: SHUTTERSTOCK

### De las 6169 unidades patentadas en el primer semestre, el 80% fueron de dos modelos que se producen en Brasil y, por tanto, no tributan el 35% de arancel extra-Mercosur

eléctricos que hay en el mundo y que Brasil empiece a producir cada vez más híbridos y eléctricos, como se espera tras la ola inversora de u\$s 19.000 millones que las automotrices anunciaron en ese país a inicios de este año. Pero una cosa ni la otra se verán en, al menos, tres o cinco años.

Hasta tanto, el mercado verde continúa avanzando en estas condiciones. En el primer semestre, se patentaron 6169 unidades, un 32,7% más que un año antes. Hubo un mayor crecimiento en el segundo trimestre: 3672 patentamientos, una suba interanual del 45,8% y del 47,1% contra el primer trimestre de 2024, según Acara. Una aclaración: del total, 4921 unidades -casi el 80%- fueron las versiones híbridas del Corolla Cross (3086) y el Corolla (1835). Ambos fabricados en Brasil y, por tantos, liberados del lastre del 35% de arancel.\_\_\_



### **ALL YOU NEED TO KNOW**

# CHINA DAILY 中国 日報



**EJE CENTRAL ANTIGUO** NUEVO SITIO DE PATRIMONIO MUNDIAL EN BEIJING P4

EN ESTE SUPLEMENTO, PREPARADO POR CHINA DAILY, REPÚBLICA POPULAR CHINA, NO SE INVOLUCRÓ A LOS DEPARTAMENTOS DE NOTICIAS DEL DIARIO UNO, LA CAPITAL NI EL CRONISTA COMERCIAL | AGO.14.2024

# En busca de nuevo modelo económico

Se destacan la transición fluida en los motores de crecimiento y las políticas centradas en el pueblo

Por ZHOU LANXU y OUYANG SHIJIA

China tiene muchas probabilidades de promover un nuevo modelo económico para llevar una transición fluida en los motores de crecimiento, que proporcionen potencialmente una solución alternativa al desafío global de bajo crecimiento de la productividad, según economistas y ejecutivos lideres.

Afirmaron que este enfoque se caracteriza por una mayor participación de las fuerzas del mercado en la asignación de recursos y la innovación tecnológica, aunque difiere del paradigma de libre mercado occidental, ya que aboga por una orientación de políticas centradas en las personas y destaca un diseño gubernamental de alto nivel.

Por medio de la implementación del modelo, China podría lograr un crecimiento económico de alrededor de un 5 % anual en los próximos cinco años, sostuvieron. Los resultados de crecimiento del primer semestre demostraron que el país está bien posicionado para hacer frente a la corrección en el mercado inmobiliario y las crecientes incertidumbres externas, a medida que emergen los nuevos motores de crecimiento.

"Considero que es realmente único, lo que llamamos el modelo de China o el modelo económico de China", indicó Zhu Min, ex subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional y antiguo vicegobernador del Banco Popular de China, el banco central del país.

La resolución adoptada en la tercera sesión plenaria del XX Comité Central



Una obrera inspecciona la línea de producción inteligente de hilados en Qingdao, provincia de Shandong. LIANG XIAOPENG / PARA CHINA DAILY

del Partido Comunista de China ha establecido el objetivo de que para 2035, China haya concluido la construcción de una economía de mercado socialista de alto nivel en todos los aspectos.

Zhu comentó que en función de la resolución, el modelo económico de China se caracterizará por el rol fundamental e importante que desempeñarán las fuerzas de mercado, mientras que las reformas que impulsan los avances tecnológicos, que fortalecen las finanzas gubernamentales y que mejoran los ingresos y el bienestar de la gente también servirán como pilares esenciales.

"Creo que son mensajes y políticas muy importantes para China hoy y para que China avance hacia el futuro", manifestó el reconocido economista,

ya que estos mensajes responden a debates mundiales acerca de qué define el modelo de desarrollo económico que sostiene el milagro de crecimiento de China.

Zhu afirmó que el modelo se caracteriza por dos cambios fundamentales: dar más autoridad y espacio a las empresas como unidades básicas en la vanguardia de la conducción de la innovación tecnológica; y aumentar el ingreso de los gobiernos locales y dotarlos de muchos más recursos y responsabilidades. Al otorgar más autoridad y libertad a las empresas y autoridades locales, en vez de concentrar el poder a nivel central, los cambios traerán una mayor actividad económica y fortaleza, y reflejarán el enfoque de la reforma basada en el mercado, indicó.

Zhu añadió que la apertura adicional seguirá siendo un motor de crecimiento crucial para China, y destacó la importancia de atraer más capital extranjero al país, así como de incentivar a las compañías chinas a invertir en el extranjero y transferir tecnologías avanzadas a través de las fronteras.

Liu Qiao, decano y profesor de finanzas en la Escuela de Administración de Guanghua de la Universidad de Pekín, declaró que el plenario trazó el camino único de China hacia la modernización y puede presentar una nueva solución al desafío global del bajo crecimiento de la productividad.

Liu señaló que el enfoque de modernización de China combina el rol de las fuerzas de mercado ascendentes

con el diseño de alto nivel del gobierno para movilizar eficazmente los recursos y abordar los desafíos más críticos que enfrenta la nación en su desarrollo, lo que lo torna diferente al paradigma de libre mercado prevalente en las economías occidentales.

Dado que el plenario esboza una reforma más orientada al mercado, Liu comentó que China tiene una alta probabilidad de experimentar una recuperación en el crecimiento de la productividad y lograr un crecimiento económico de alrededor del 5 % durante los próximos cinco años. Eso sentaria las bases para duplicar el PBI per cápita de China desde su nivel de 2020 de 71.828 yuanes (u\$s 9.890) para 2035 y lograr básicamente la modernización.

Según el Buró Nacional de Estadísticas, en la primera mitad del año, la economía del país se expandió un 5 % interanual, en línea con el objetivo de crecimiento anual, en comparación con el 5.2 % de 2023.

A la vez que reconoció la fortaleza en la capacidad de manufactura de China, Julian MacCormac, director regional de Rolls-Royce Greater China, indicó que China "ha sido y sigue siendo una parte importante" de la cadena de suministro del gigante británico de soluciones de energía y propulsión.

Por su parte, Anu Rathninde, presidente de Johnson Controls Asia-Pacific, elogió los esfuerzos continuos de China para profundizar en la reforma y ampliar la apertura, al señalar que a medida que la economía china crece, las empresas extranjeras también crecen y se benefician de igual manera.

### Foro marca la primera década de cooperación

Por JIMENA ESTEBAN

En medio de los vinculos económicos y sociales de rápido crecimiento, el Foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebró su primera década el mes pasado.

Desde su concepción en 2014, cuando el presidente chino, Xi Jinping, visi-

tó Brasil, el foro ha facilitado más de 90 eventos cooperativos y ha fortalecido los vinculos entre China y la región de ALC a través del comercio, la inversión y las asociaciones en múltiples industrias. El comercio entre China y la región casi se ha duplicado en comparación con ese tiempo, alcanzando cerca de medio billón de dolares.

"En los últimos años, en línea con el aumento de su prominencia internacional, China ha promovido una serie de mecanismos de cooperación multilateral destinados a fortalecer los lazos con otras regiones del mundo". afirmó Sebastián Schulz, investigador de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina e investigador del Centro de Estudios Chinos de la universi-

dad. "El propósito de estas iniciativas es crear espacios para el diálogo y la asociación en áreas como comercio, finanzas, cultura, sociedad, educación y tecnología, entre otras".

La facilitación del comercio ha sido el aporte más significativo del foro, según Renzo Burotto, historiador de la Universidad de Chile. Como resultado de la labor del foro, China se ha convertido en el mayor socio comercial para varios países latinoamericanos, incluidos Brasil, Chile, Perú y Uruguay.

"Ahora que China ha aprendido de su integración y cooperación internacional, se ha posicionado como un socio comercial irremplazable, ha fortalecido las instituciones comerciales y financieras a nivel tanto bilateral como multilateral con los países de Latinoamérica, y ha alineado sus políticas de desarrollo e industria con las demandas de exportación de la región", sostuvo Burotto.

continúa en la pág.2>>

Por ZHENG XIN

Con el auge de la industria eólica marina en China, también florecen oportunidades bajo las aspas giratorias y las turbinas en funcionamiento.

Con la mirada puesta en los vastos recursos marinos, los fabricantes de turbinas en todo el país están redoblando esfuerzos para integrar nuevos proyectos de energía con granjas de acuicultura, donde los peces, las langostas y los cangrejos coexisten con las turbinas eólicas, las aspas y las redes de cables, lo que promueve aún más la biodiversidad marina.

Longyuan Power, una subsidiaria del Grupo de Inversión en Energía CHN, el mayor productor de energía a nivel mundial y principal desarrollador de energía eólica en términos de capacidad instalada, recientemente puso en marcha la primera plataforma flotante integrada de energía eólica y pesqueria del mundo cerca de la Isla Nanri, ubicada en las proximidades de la costa de la provincia de Fujian. Este proyecto combina turbinas flotantes con equipos de acuicultura en alta mar.

El proyecto, pionero en un nuevo modelo de desarrollo económico marino que fusiona el cultivo de peces en el mar con la generación de energía sobre el agua en el ámbito de la energía eólica flotante, aprovechará al máximo los recursos marinos del entorno, expresó.

La plataforma flotante muestra una estructura semisumergible que consta de tres columnas dispuestas en un triángulo equilátero, con una turbina eólica marina de 4 megavatios colocada en la cima.

En medio de este marco triangular, se encuentra una jaula de red destinada a la acuicultura, que utiliza 10.000 metros cúbicos de agua para el cultivo de peces.

Con la capacidad de generar 96.000 kilovatios-hora de electricidad por día, suficiente para satisfacer las necesidades diarias de alrededor de 42.000 hogares, mientras potencia los ingresos de lotes de productos pesqueros, comentó Chen Yong, subdirector de la subsidiaria en Fujian de Longyuan.

Con el monitoreo remoto y las operaciones sin supervisión, los equipos inteligentes de acuicultura en alta mar permiten la observación remota e intuitiva del estado de diversas formas de vida marina, explicó.

Longyuan señaló que la electricidad generada por la turbina eólica marina también garantiza un funcionamiento seguro y estable de los equipos de acuicultura, y resuelve así los problemas comunes de "suministro de energía insuficiente" y "suministro de energía inestable" en el cultivo marino.

Los expertos de la industria han manifestado su optimismo sobre la integración de la energía eólica en alta mar y el cultivo marino, al considerar el proyecto, el último esfuerzo de Chi-



La primera plataforma flotante integrada de energía eólica y pesquería del mundo cerca de la Isla Nanri, ubicada en las proximidades de la costa de la provincia de Fujian. CAI HAO / PARA CHINA DAILY

# Las instalaciones de proyectos mixtos promueven objetivos ecológicos y la industria de mariscos

na para combinar ambas actividades, como un enfoque sinérgico para el desarrollo sostenible.

Según Luo Zuoxian, jefe de inteligencia e investigación en el Instituto de Investigación de Economía y Desarrollo Sinopec en Beijing, el hecho de combinar la energía eólica con la acuicultura o el cultivo extensivo podría beneficiar a las compañías dedicadas a una u otra industria, lo cual resultaría en sistemas alimenticios más resilientes y diversificados.

"Las empresas de acuicultura pueden aprovechar las bases de las turbinas como un ambiente estable y sustentable para anclar jaulas de peces o sistemas de cuerdas y balsas para el cultivo de mariscos y algas kelp, mientras también pueden extraer la energía necesaria para el funcionamiento de la granja marina directamente de las mismas turbinas", describió Luo.

"En el caso de las firmas energéticas, un uso más completo del sitio reduciría los costos de mantenimiento. Además, pueden ganar dinero extra por la venta de la energía generada para las firmas de acuicultura".

Por medio de la combinación de la energía renovable y el cultivo marino, China está demostrando un enfoque holístico para abordar los desafíos ambientales, y esa combinación podría ayudar a China a hacer un mejor uso de sus recursos oceánicos, sostuvo.

En la actualidad, los recursos oceánicos dan cuenta del 7 % del PBI global, y los países deben trabajar juntos para promover el desarrollo sostenible, señaló Beate Trankmann, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en China. Además, añadió que la economía azul también es importante a nivel mundial.

Li Ziyue, analista de BloombergNEF. indicó que la industria marina de China tiene un futuro prometedor.

Según ella, si bien se prevé que la producción offshore de gas y petróleo de China siga aumentando en los años venideros, su inversión continua en upstream y el compromiso de producción también jugarán un rol importante en la seguridad del suministro de energía de China. Lin Boqiang, jefe del Instituto de Estudios sobre China en Política Energética de la Universidad de Xiamen, provincia de Fujian, comentó que el foco estratégico de China de aprovechar al máximo sus recursos marinos representa un paso significativo hacia el crecimiento económico sostenible y el cuidado responsable del medio ambiente.

Lin también destacó que a través de la inversión en granjas eólicas marinas y otros proyectos de energía renovable en el mar, China puede aprovechar un vasto potencial energético mientras fomenta simultáneamente la biodiversidad marina.

La creación de arrecifes artificiales y hábitats alrededor de estas instalaciones no solo beneficia a la vida marina, sino que también promueve la industria pesquera y el turismo, e impulsa así las economías locales.

El uso holístico de los recursos marinos subraya el compromiso del país con prácticas sostenibles e innovadoras que pueden fomentar la prosperidad a largo plazo, añadió Lin.

### Foro marca la primera década de cooperación

de la página 1

El foro ha ayudado a que China fortalezca los tratados de libre comercio vigentes con Chile, Perú y Costa Rica, mientras favorece las inversiones chinas en proyectos de infraestructura latinoamericanos al proporcionar un canal para identificar oportunidades y coordinar prioridades.

La CELAC se fundó en 2010 con el objetivo de facilitar la integración económica de los 33 Estados miembro en toda la región. El foro surgió cuatro años después cuando, el 17 de julio de 2014, Xi concurrió a una reunión de líderes regionales en Brasil. Fue un año después de que Xi propusiera la Iniciativa de la Franja y la Ruta para impulsar la conectividad entre países de múltiples regiones.

La primera reunión ministerial del Foro China-CELAC se celebró en Beijing en enero de 2015, donde los participantes firmaron el primer plan de cooperación que incluyó disposiciones para promover el desarrollo de infraestructura.

El comercio entre China y América Latina ha experimentado un rápido crecimiento. Entre 2000 y 2020, el comercio anual entre ambas partes se disparó de u\$s 12.000 millones a u\$s 315.000 millones, un incremento de 26 veces, según el Foro Económico Mundial. En 2022, el comercio se situaba en u\$s 450.000 millones.

China persiguió una "cooperación de doble vía", afirmó Schulz. "Por un lado, a través de acuerdos bilaterales como los firmados en virtud de asociaciones estratégicas, la Iniciativa de la Franja y la Ruta o acuerdos de libre comercio. Por otro lado, las modalidades que guían los principios y objetivos de las relaciones se definen regionalmente dentro del marco del Foro China-CELAC", explicó.

"Fortalecer el compromiso de América Latina con China podría demostrar no solo la interdependencia de un futuro compartido, sino también los altos costos y la contraproductividad de desvincularse o reducir riesgos con China debido a presiones políticas", manifestó Burotto.

La autora es una periodista independiente para China Daily.

# Sectores tradicionales florecen con nuevo impulso

China enfatiza su modernización mediante medidas con enfoque inteligente y ecológico

Por MA SI

China, potencia manufacturera a nivel global, se enfrenta a un gran desafío al apresurarse en desarrollar tecnologías de vanguardia y campos emergentes, mientras lidia con sus extensas industrias tradicionales como el acero, metales no ferrosos y materiales de construcción.

Aunque algunos las han denominado "de gama baja" e instaron a la eliminación gradual de esas industrias, argumentando que no son lo suficientemente productivas y podrían desencadenar consecuencias ambientales negativas, el principal regulador industrial de China ha expresado una visión más racional.

Jin Zhuanglong, ministro de Industria y Tecnología Informática, ha declarado que las industrias tradicionales de China son vastas y representan más del 80 % del sector manufacturero, que incluye acero, metales no ferrosos, petroquímicos, materiales de construcción, industria ligera, maquinaria, industria textil y de indumentaria, industria alimentaria y medicina tradicional china.

Estos sectores tradicionales forman los cimientos del sistema industrial moderno, son esenciales para el desarrollo económico y los medios de vida de las personas, y son fundamentales para mantener el estatus de China como fabricante líder a nivel mundial, afirmó Jin.

"Independientemente del presente o del futuro, las industrias tradicionales no deberían simplemente etiquetarse como 'industrias de gama baja' 
y eliminarse. Debemos priorizar la 
transformación y modernización de 
las industrias tradicionales, mediante el uso de 'medidas integrales' para 
acelerar su desarrollo hacia una direc-

ción de alta gama, más inteligente y ecológica, que permita que estas industrias florezcan de nuevo", agregó.

De cara al futuro, el ministerio de Jin se centrará en la implementación de renovaciones tecnológicas integradas, inteligentes, ecológicas y de alta gama en las industrias tradicionales, por medio del apoyo a proyectos piloto de tecnología, la implementación de importantes modernizaciones tecnológicas en la fabricación y proyectos de renovación de equipos a gran escala. El objetivo es revitalizar las industrias tradicionales y convertirlas en portadoras de fuerzas productivas de nueva calidad.

Xin Guobin, viceministro de Industria y Tecnología Informática, declaró que actualmente, las instalaciones de robots industriales de China constituyen más del 50 % del total global, y que el internet industrial ha logrado una cobertura integral en las principales categorías de la industria, impulsando así 421 fábricas demostrativas de manufactura inteligente a nivel nacional.

Además de priorizar la transformación digital en las empresas fabricantes, el ministerio también intensificará las iniciativas de ahorro de energía y reducción de emisiones de carbono, especialmente en las industrias clave como el acero, metales no ferrosos, petroquímicos y materiales de construcción, así como en áreas críticas como centros de datos y estaciones base de comunicación, explicó Zhao Zhiguo, jefe ingeniero del ministerio.

Zhao añadió que estos esfuerzos incluirán la construcción de centros de energía digital y gestión de carbono, así como la aceleración del desarrollo de sistemas de reciclaje de recursos con el fin de mejorar la seguridad de los mismos.

Vista de una línea de fabricación inteligente para vehículos en Nanchang, provincia de Jiangxi. ZHU HAIPENG / PARA CHINA DAILY



Los medallistas de oro, el equipo de China (arriba), los medallistas de plata, el equipo de Estados Unidos (izquierda), y los medallistas de bronce, el equipo de Francia, asisten a la ceremonia de victoria de relevo 4x100m estilos masculino de natación en los Juegos Olímpicos de Paris 2024 el 4 de agosto. **DU YU / XINHUA** 

# Empresas tecnológicas chinas brillan en los Juegos Olímpicos

Por FAN FEIFEI

Las empresas chinas de tecnología han empleado sus herramientas de vanguardia de computación en la nube e inteligencia artificial para mejorar la experiencia de la transmisión en vivo y el rendimiento de los deportistas en los Juegos Olímpicos de París 2024, un paso que, según los expertos, demuestra la creciente destreza tecnológica de China y sus capacidades de innovación autónoma.

La participación de las compañías chinas en el prestigioso evento deportivo no solo está revolucionando la manera en la que las audiencias ven la competencia, sino que también está ayudando a mejorar el reconocimiento internacional y la influencia de estas empresas, a la vez que impulsa su competitividad en el escenario global, añadieron los expertos.

Más de dos tercios de las señales de transmisión en vivo fueron difundidas por los servicios de transmisión en la nube de la compañía tecnológica china Alibaba Group.

Alibaba Cloud, la rama de computación en la nube de Alibaba, un socio mundial de los Juegos Olímpicos de París, y los Servicios de Radiodifusión Olímpicos (OBS, por sus siglas en inglés) lanzaron en conjunto OBS Cloud 3.0 para ayudar a los medios de comunicación a obtener imágenes y videos de los Juegos. OBS, una subsidiaria del Comité Olímpico Internacional, supervisa la distribución de la cobertura de eventos.

Se ha distribuido un total de 11.000 horas de contenido olímpico a más

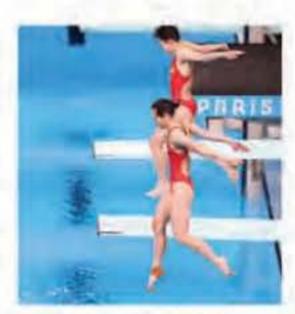

Atletas chinas durante la final femenina de saltos de trampolín de 3 metros sincronizados en los Juegos Olímpicos de París el 27 de julio.

LI MING / XINHUA

de 200 países y regiones con la ayuda de la infraestructura global de la nube de Alibaba Cloud, y alcanzó a millones de espectadores en todo el mundo.

Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, la computación de la nube se ha convertido en el método principal de distribución remota a titulares de derechos de medios, sustituyendo la transmisión por satélite introducida en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964, según un comunicado de Alibaba Cloud.

Según la opinión de expertos de la industria, la transmisión de contenidos a través de una plataforma en la nube ha superado a otros métodos de distribución en términos de adaptabilidad, flexibilidad y costos, gracias a sus beneficios de baja latencia y alta resiliencia. Este enfoque ha aumentado la estabilidad y agilidad de la transmisión del mayor evento deportivo del mundo, los Juegos Olímpicos.

Alibaba Cloud también ha pro-

porcionado sistemas de repetición multicámara habilitados por inteligencia artificial en los Juegos Olímpicos de París. Estos sistemas se implementaron en 14 recintos para cubrir eventos en 21 deportes y disciplinas. Aportan repeticiones en cámara lenta de los desempeños de los deportistas, y ofrecen a los espectadores de todo el mundo una experiencia más inmersiva al transformar las imágenes en vivo en modelos 3D precisos. Además permiten a los fanáticos acceder a información detallada para un análisis más profundo de la actuación de los deportistas.

La compañía china de tecnología Baidu Inc está brindando un sistema de entrenamiento auxiliar con inteligencia artificial basado en su producto similar a ChatGPT y al gran modelo del idioma Ernie Bot para el equipo de salto de China. Este sistema es capaz de comprender instrucciones complejas de los entrenadores, grabar la postura de salto y las acciones de los deportistas y calificar sus movimientos en tiempo real, con el fin de proporcionar una evaluación cuantitativa precisa y una guía científica para el entrenamiento y la competencia, de acuerdo con Baidu.

"La implementación de la tecnología digital de última generación de China en los Juegos Olímpicos de París ha mejorado la experiencia de visualización para los espectadores en todo el mundo, y ha demostrado la posición de liderazgo de las empresas chinas en las fronteras tecnológicas y sus fortalezas en cuanto a la innovación en este campo", señaló Wang Peng, investigador de la Academia de Ciencias Sociales de Beijing.

# El atractivo del Eje Central de la capital

Por CHENG YUEZHU

A menudo, a quienes visitan el centro de Beijing se les recomienda subir la Colina Jingshan y disfrutar de una vista panorámica única de la antigua ciudad de la capital china. Desde su cima, se puede apreciar un panorama de la Ciudad Prohibida, con sus palacios en tonos bermellón y amarillo imperial dispuestos en toda su sublimidad.

Al dar la vuelta y mirar al norte, el equilibrio de la simetría arraigado en la estética china tradicional y sus creencias es más evidente: el Salón de la Longevidad Imperial que descansa en la pendiente, más atrás las calles internas y externas de Di'anmen que dividen la vista a la mitad y que se extienden hasta las Torres de la Campana y el Tambor.

Ese equilibrio estructural se puede encontrar a lo largo y ancho de la antigua ciudad de Beijing, desde la Puerta Yongdingmen en el sur, pasando por el Complejo de la Plaza Tian'anmen y la Ciudad Prohibida, hasta llegar al norte donde se encuentran las Torres de la Campana y el Tambor. Todo ello en una extensión total de 7.8 kilómetros.

Este es el Eje Central de Beijing, también conocido como "la columna vertebral de la ciudad". Denota un conjunto de complejos edilicios y sitios arqueológicos que han moldeado el diseño general de la ciudad capital. Entre ellos se encuentran palacios y jardines imperiales, edificios ceremoniales y administrativos, así como vestigios de las antiguas calles que conformaban este eje central.

El prominente arquitecto chino e historiador de arquitectura Liang Sicheng (1901-1972) una vez escribió: "El orden único y magnifico de Beijing está creado por su Eje Central... No existe en el mundo otro complejo edilicio que tenga un diseño tan imponente o que maneje un espacio de tal escala".

El 27 de julio, en la 46º reunión del Comité del Patrimonio Mundial en

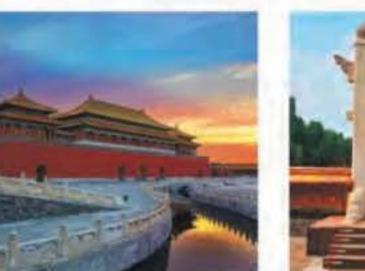



Nueva Delhi, India, se inscribió el "Eje

Central de Beijing: un conjunto de edi-

ficios que exhibe el orden ideal de la

capital china" en la Lista del Patrimo-

nio de la Humanidad de la UNESCO.

En un área de cobertura de 589 hec-

táreas y una zona de contención de

4.542 hectáreas, la inscripción, que

consta de 15 componentes, marca el

Sitio de Patrimonio Mundial número

59 de China y el número 8 de Beijing.

tro del Patrimonio Nacional en la Uni-

versidad de Tsinghua, el concepto de

planificación del Eje Central de Beijing

se origina de los ideales filosóficos de

neutralidad y armonía, así como en la

tradición cultural de "elegir el centro"

Según Lyu Zhou, director del Cen-

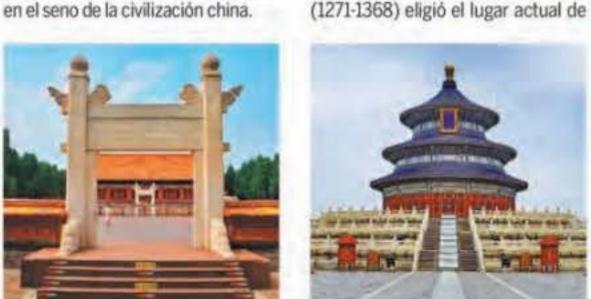

Publicidad:

+86 (0) 10 64918631;

ads@chinadaily.com.cn





Beijing para construir su capital, Dadu.

De 1406 a 1564, mientras continuaba la construcción de las ciudades internas y externas de Beijing, se formó el Eje Central con una longitud total de 7,8 kilómetros. Basado en los lineamientos prescriptos en el Kaogongji, los antiguos chinos construyeron los templos, altares y edificios gubernamentales que están alineados o dispuestos simétricamente a lo largo del Eje Central.

"En todas las fases de construcción de la ciudad, el Eje Central impuso el diseño de toda la ciudad, que estableció un diseño simétrico. Esto tiene una relevancia particular al reflejar las características de nuestra cultura y estética", señaló Lyu. "Este es el motivo por el cual, hoy en día, al pararnos en el Eje Central para tomar fotos o filmar, podemos encontrar innumerables ángulos que ilustran su centralidad, simetría y orden".

En los 12 años previos a la inscripción, se emitieron varios documentos políticos para fomentar la preservación y gestión, el mantenimiento ambiental y el compromiso público en relación al Eje Central de Beijing.

"El sistema de protección para el Eje Central de Beijing está en un proceso de mejora continua", comentó Chu Jianhao, subdirector de la Oficina Municipal de Beijing para la Conservación y Gestión del Eje Central de Beijing, "El patrón histórico y el encanto del Eje Central de Beijing están siendo paulatinamente restaurados y reproducidos de manera vivida con la mejora continua del entorno habitacional y el paisaje urbano, lo que resulta en un aumento del bienestar y la satisfacción de los residentes locales".

Según él, la inscripción del Eje Central de Beijing como Sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO marca un hito y un nuevo comienzo, demostrando la continuidad, innovación, unidad, inclusión y naturaleza pacífica de la civilización china. Afirmó que en el futuro se resumirán cuidadosamente las prácticas de preservación, se aprovechară la experiencia internacional y se cumplirán las responsabilidades de la Convención de Patrimonio Mundial para preservar la antigua ciudad de Beijing de manera integral.

Wang Kaihao colaboro con esta nota.



que representan la columna vertebral de Beijing aún desempeña un papel vital en la vida moderna

Un conjunto de monumentos concebidos hace siglos



Una vista panorámica de la parte principal del Eje Central de Beijing que se extiende a lo largo de 7,8 kilómetros de norte a sur a través del corazón de la ciudad capital. El conjunto de complejos edilicios y sitios arqueológicos se inscribió en la Lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO el 27 de julio. PARA USO DE CHINA DAILY

"Sirve como la materialización de

la cosmovisión tradicional china, los

valores y el concepto de tiempo y es-

pacio, que portan un fuerte significado

Los conceptos detrás del Eje Central

de Beijing se remontan a Kaogongji

(Libro de los diversos oficios), escri-

to antes de 221 a.C., que detalla los

principios de planificación de la ciu-

dad capital. Durante la dinastía Han.

Occidental (206 a. C. - 24 d. C.), se re-

descubrió e incorporó el libro al clásico

confuciano Zhouli (Ritos de Zhou), y se

convirtió así en el pensamiento confu-

ciano ortodoxo acerca del paradigma

En el siglo XXIII, la dinastía Yuan

ideal de la ciudad capital.

simbólico," añadió Lyu.

Se estableció un punto de referencia en la orilla este del actual Lago Shichahai, donde se erigieron la Plataforma Central y la Torre Central. Hacia el sur desde la Plataforma Central, se trazó un eje preliminar sobre el cual se construyó la ciudad imperial. Con la Plataforma Central en el centro, se diseñó una cuadrícula rectangular que

definiría los límites de Dadu.

Los monumentos históricos a lo largo del Eje Central de Beijing incluyen (desde la izquierda) la Ciudad Prohibida, el Altar de la Tierra y el Grano, el Templo del Cielo, la Calle Qianmen y la Colina Jingshan. FOTOS DE JIANG DONG / CHINA DAILY Y PARA USO DE CHINA DAILY

CONTÁCTENOS

Siguenos en: Facebook.com/chinadaily twitter.com/ChinaDailyUSA

CHINA DAILY USA 1500 Broadway, Suite 2800. New York, NY 10036

+1 212 537 8888 editor@chinadailyusa.com © 2024 China Daily Todos los derechos reservados